

\$8.00

Director General: Carlos Ramírez

Periodismo que el país necesita

Lunes 12 de Agosto de 2024

Número 622

# ARRANCA AMLO REFORMA AL ESTADO NEOLIBERAL SALINISTA

Con dictámenes preaprobados a sus principales iniciativas, en rediseño la reforma judicial y en preparación la electoral, López Obrador va a enterrar el Estado neoliberal 1982-2018 y sus 496 reformas constitucionales

Redacción / El Independiente / Análisis de la revolución lopezobradorista > 15-18



La marcha de ayer de la *Marea Rosa* para repudiar la sobrerrepresentación en el Congreso, se convirtió una *resaca aguada* al participar muy poca gente, en comparación con movilizaciones anteriores. (Foto: Video redes sociales) > 6



INDICADOR POLÍTICO

Mayoría calificada para derretir neoliberalismo constitucional

Por Carlos Ramírez ► 3



¡Tú le crees a Ken, a
Zambada y a Rocha!

Por Luis Soto ► 4



AGENDA DE PODER

Y, a México, ¿quién le conviene?: ¿Trump o Harris?

Por Humberto Blizzard ► 5

#### NACIONAL

García Luna, Mouriño y Blake Mora

Por Pablo Cabañas Díaz ► 3

#### MAQUIAVELO TENÍA RAZÓN

La oposición vigilará a la oposición

Por Koldo Herria ► 4

#### LA JOROBA

No hay competencia para "Perfume de Gardenia"

Por Addis Tuñon ► 24

#### GEOPOLÍTICA

Maduro obsesionado por controlar a la población venezolana

Por enviado especial de El Independiente ► 20



EXCLUSIVA DE MIGUEL BADILLO EN EL INDEPENDIENTE ADELANTÓ EL LUNES PASADO LA RELACIÓN ENTRE ZAMBADA Y ROCHA

AMLO EXPONE A CLAUDIA AL HEREDARLE RIESGOS DE COMPLICIDAD CON *NARCOS* 





CARTA DE ZAMBADA LLENA DE SOSPECHAS VS. ROCHA; FGR ATRAE CASO Y ABRE CARPETA

ALITO SE APROPIA DEL PRI, AHORA VA POR CAMBIO DE NOMBRE Y DE ESCUDO





PARÍS 2024
SE ACABÓ: MÉXICO SÓLO 5
MEDALLAS Y AL LUGAR 65

Escriben: Samuel Schmidt, Alejandro Lelo, Rodolfo Aceves, Rosy Ramales, Armando Reyes y Julián Andrade

ninaepenaiente.mx contacto@eiinaepenaiente.mx **can** 

l en YouTube 📴 @el\_independien







JUEGA COMO LOS GRANDES EN EMPELOTADOS.MX
REGISTRATE Y RECIBE TU BONO DE BIENVENID

WWW EMPELOTADOS MX SEGOB (DGJS/P-02/2012) CON OFICIO NO DGJS/1832/2023 LOS JUEGOS CON APUESTAS ESTAN PROHIBIDOS PARA MENORES DE EDAD JUEGA RESPONSABLEMENTE CON EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE ENTRETENIMIENTO ESPARCIMIENTO. CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES



#### Dicen por ah<u>í</u>...

#### Foto del día

» BAJAS CRÍTICAS. No se sabe si porque quedaron muy decepcionados de que sus opiniones nadie las tomó en cuenta o si quieren buscar nuevos aires, el caso es que sigue la reestructuración de voces y plumas críticas en medios críticos: la barra de "La hora de opinar" de Leo Zuckerman en Televisa hará varios cambios y ya no estarán Héctor Aguilar Camín—mejor conocido como OligarCamín—, ni Jorge Castañeda, ni Luis de la Calle. Y en la lista de los que entran está Jesús Silva Herzog Márquez, por ahora. Seguiremos informando.

» NARCOPOLITICA. El documento de *El Mayo* Zambada para explicar su secuestro en Sinaloa y su traslado a Estados Unidos abre un enorme número de pistas que se deben investigar para tener más o menos alguna idea de la penetración del narcotráfico en la política local. El *capo* de la droga fue convocado a usar su poder para lograr un acuerdo entre el gobernador Rocha y el líder opositor Cuén. O sea: el *capo* era un poder político

»APROBADO DE ANTEMANO. Hoy, de acuerdo con la versión impresa circulada, buena parte de las reformas que tiene que desahogar la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre ya cuentan el dictamen aprobado por la mayoría morenista y sólo esperan el inicio formal de sesiones para darle cauce en segundos. Hasta ahora el PAN y el PRI como oposición han guardado silencio como momias.

» COSTO. Aunque era obvio que no podía deslindarse del apoyo político del presidente López Obrador al gobernador Rocha por el caso El Mayo Zambada, la presidenta electa Sheinbaum Pardo debió de haber dejado un espacio de deslindamiento sobre las acusaciones de complicidades del mandatario con el Cártel de Sinaloa. Pero al parecer, a la próxima mandataria no la dejaron meter las manos.

» CÁLMATE, MOLÉCULA. Aumentan las versiones de que un periódico de los grandes ya se vendió a nuevos dueños del menguado grupo mexiquense de Enrique Peña Nieto para mantenerlo como grupo de choque contra la próxima administración federal.

» VAR POLITICO. ¿Entonces *El Mayo* Zambada era estabilizador político de Morena en Sinaloa?

» Digo...,es pregunta: ¿Entonces *El Mayo* Zambada era estabilizador político de Morena en Sinaloa?



Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado Ismael El Mayo Zambada, como gestor político en Sinaloa.

FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS





Una imagen estilo comic de Alito Alejandro Moreno, presidente tricolor, fue colocada en el CEN del PRI, sin embargo se ganó burlas e ironías, desde que sólo en caricatura "se verá delgado", "su vanidad no tienen límites", "se cree Clark Kent" y la más recurrente: "pronto la van a usar en memes". (Foto: Cuartoscuro)

#### Teoría de la Conspiración

espués de la declaración de Ismael "El Mayo" Zambada y aunque no se debe olvidar que se trata de la carta de un delincuente, son cada vez más las voces que conspiran para exigir al Gobierno mexicano que investigue a fondo la denuncia del narcotraficante, en la que dice que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos cuando iba a una reunión con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo".

"Si resulta ser cierto, se harían realidad todos estos comentarios de cómo el crimen organizado convive a lo largo y ancho de todo el País con los gobiernos de distintos niveles. Me parece delicadísimo, de seguridad nacional y creo tendría que haber una investiga-

ción muy profunda, no sólo una declaración de que 'yo no estaba ese día'", dijo Damián Zepeda, senador del PAN e integrante de la Comisión de Justicia.

Por su parte, Román Cifuentes, secretario de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados por el PAN, lamentó que el Gobierno mexicano haya sido exhibido por no tener ninguna información de lo que pasó con la detención de los dos capos. Ni siquiera cuando López Obrador, que antes aseguraba que nada se movía en el País sin que el primer mandatario estuviera enterado, haya insistido en que Estados Unidos le informe.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, consideró necesaria una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Asimismo, Xóchitl Gálvez, senadora y ex candidata presidencial del PAN, lamentó que López Obrador haya exculpado hoy a Moya Rocha, cuando con declaraciones así, como las de "El Mayo", acusa a sus críticos.

Por su parete, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, aseveró que no hay nada que lo pueda ligar con el narcotraficante, Ismael Mayo Zambada, además de que recalcó que él no tiene relaciones de complicidad con delincuentes.

Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya aseguró que le tiene "toda la confianza" al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que éste dio su versión sobre lo supuestamente dicho en una carta horas antes por el narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada.

Comparta su opinión en: **buzon@elindependiente.mx** 

## EL INDEPENDIENTE

#### Mtro. Manuel López Reyes Presidente del Consejo de Administración (manuel.lopez@elindependiente.mx)

Mtro. Carlos Ramírez Hernández Director General (carlosramirezh@elindependiente.mx)

Lic. José Luis Rojas Ramírez Director General Editorial (joseluis.rojas@elindependiente.mx)



#### MIEMBRO DE:



Alejandro Lelo de Larrea Coordinador de sección CDMX (polanco.alejandro@gmail.com)

Ana Karina Sánchez López Coordinadora de la Presidencia (anakarina.sanchez@elindependiente.mx) WhatsApp: 55-1058-6460

Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández

Todos los artículos son responsabilidad de sus autores.
Reserva de derechos de uso exclusivo: 04-2022-011911175500-101
Certificado de Licitud y Contenido: 17476
Expediente:
CCPRI/3/TC/22/2138
PUBLICACIÓN EN EL PADRÓN DE MEDIOS IMPRESOS, fecha inicio: 14 Nov 2022
CERTIFICADO POR



www.elindependiente.mx contacto@elindependiente.mx buzon@elindependiente.mx redaccion@elindependiente.mx El Independiente: Diario publicado de lunes a viernes por Ediciones y Publicaciones Júpiter, S. A. de C. V. Domicilio: Av. Insurgentes 800, Piso 14 interior B, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100. CDMX, República Mexicana.

Impreso por: Prado Editores, SA de CV. Domicilio: Calle Juan B. Garza, Número 404, Colonia Salvador Sánchez Colin, Toluca, Estado de México. CP 50150.

Distribución: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Expendio Manuel Ramos. Domicilio: Calle Iturbide, número 25, colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, CDMX. En el sexenio de Felipe

Calderón, después de la

trágica muerte de Mouriño

y de José Luis Santiago

Vasconcelos, Genaro García

Luna se alzó como la figura

clave de su gabinete, en

particular, de la "guerra"

contra el narco. Pero hubo

otro gran atentado en el

sexenio calderonista, este fue

contra Francisco Blake Mora

#### **OPINIÓN**



#### GARCÍA LUNA, MOURIÑO Y BLAKE MORA

de comunicación en México, se han olvidado de que dos de los cargos más altos de la seguridad nacional del sexenio de

Felipe Calderón, se encuentran en prisión en los Estados Unido: Genaro García Luna exsecretario de Seguridad Pública e Iván Reyes Arzate, "La Reina", excomandante de la Policía Federal (PF) de México. La sentencia a Genaro García Luna -en octubre próximo- y la detención de Ismael "El Mayo" Zambada sin duda, habrán de cambiar la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico.

Si se revisan las redes sociales y los medios de comunicación corporativos son excepcionales las referencias a Iván Reyes quien fue arrestado el 23 de enero 2020, en los Estados Unidos, y es un testigo clave sobre muchos sucesos que se vivieron entre 2006 y 2012.

En el documento "Análisis de las Operaciones en el Extranjero en México", presentado en julio de 2023, por el senador Chuck Grassley se hace una recopilación de las principales fallas y dificultades en el combate al crimen organizado en nuestro país.

Al final del informe puede leerse un fragmento del testimonio de Matthew Sandberg, agente especial de la DEA, que ofreció durante la audiencia de sentencia contra Reyes Arzate. Sandberg narró como Reyes Arzate, aprovechó su posición al frente de la Unidad Investigaciones Sensibles de la Policía Federal, para vender información clasificada a los cárteles de la droga.

Quien posee la información sobre los entretelones entre García Luna y "El Mayo" Zambada es Reyes Ar-

zate, a quien un gran jurado en el distrito este de Nueva York firmó la acusación CR-26-C-0030 en donde se manifiesta la estrecha relación que guardaba con García Luna.

Reyes Arzate, también conoce los pormenores de los hechos acontecidos el cuatro de noviembre de 2008, día en que falleció el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño quien viajaba de San Luis Potosí a la Ciudad de México en un avión Learjet 45 matrícula XC-VMC. Mouriño venía acompañado por otro de los hombres más importantes del sexenio de Calderón en materia de seguridad: José Luis Santiago Vasconcelos.

Una vez en cielo de la capital del país, la aeronave presentó fallas y se desplomó en uno de los cruces más transitados de la ciudad, en Monte Pelvoux y Ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia Lomas de Chapultepec, a unos pasos de Prolongación del Paseo de la Reforma.

Antes de que García Luna se convirtiera en el personaje central del gabinete de Felipe Calderón el favorito era Mouriño, quien se perfilaba desde la Secretaría de Gobernación para ser el candidato del PAN a la presidencia de México en la elección de 2012, pero a la mala se le sacó de la jugada sucesoria. Mouriño había pactado con el crimen organizado, una prueba de ello es la orden que dio al General Mario Arturo Acosta

n los medios Chaparro para reunirse entre 2008 y 2009 con los principales capos de la droga. Junto con Mouriño, también encontró la muerte el entonces secretario técnico de la Comisión para la Reforma Penal, José Luis Santiago Vasconcelos quien tenía una mala relación con García Luna. Vasconcelos y García Luna estaban abiertamente confrontados.

> Desde los tiempos foxistas, ya que, siendo Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, respaldó a García Luna para que pudiera reformar a la Policía Judicial Federal y pudiera fundar la Agencia Federal de Investigación (AFI), aun a costa de confrontarse con Vasconcelos, a la sazón subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. García Luna no toleraba a Vasconcelos, quien trabajaba en coordinación con el general Roberto Aguilera Olivera, jefe del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN).

> Aguilera dejó la jefatura del CIAN a finales del 2006 con el cambio del sexenio. Cuando el general Guillermo Galván asumió la Defensa Nacional, fue enviado de agregado militar a Buenos Aires, Argentina. A los pocos meses le ordenaron regresar, se le dio de baja y fue cesado del ejército. Desde entonces su caso quedó reservado.

Visto en perspectiva, lo que ocurrió en aque-

llos años va a empezar a salir a la luz pública en pocos meses.

En el sexenio de Fe-

lipe Calderón, después de la trágica muerte de Mouriño y de José Luis Santiago Vasconcelos, el secretario de Seguridad Pública se alzó como la figura clave del gabinete de Felipe Calderón y, en particular, de la "guerra" contra el narco. Pero hubo otro gran atentado en el sexenio calderonista, este fue contra Francisco Blake Mora quien fungió como secretario de Gobernación, en sustitución de Mouriño. Blake Mora falleció

el 11 de noviembre de 2011 de la misma manera que su antecesor: el helicóptero en el que viajaba junto con siete personas más se estrelló cuando volaba hacia Cuernavaca, Morelos.

Por más pruebas que ofreció el gobierno, la duda sobre si se trató de una venganza política, o un mensaje de un grupo del crimen organizado, o cualquier otra causa, este crimen sigue sin ser aclarado. Fue la misma historia con el avionazo en que murieron Mouriño y Vasconcelos, una historia de misterio y de preguntas sin respuesta.

Con Blake Mora, también falleció Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, quien llevaba las indagaciones por las amenazas que la periodista Olga Wornat recibía por haber escrito el libro: "La Jefa: Escándalos, impunidad y negocios ilícitos. Vida y ocaso de Marta Sahagún de Fox". Zamora le contó a Wornat que las amenazas en su contra eran de García Luna. Esa es la historia del libro de Wornat titulado: "Felipe, el oscuro", que García Luna buscó censurar a toda costa.

Hoy sabemos, que era tal el poder del secretario de Seguridad Pública, que el exmandatario francés Nicolas Sarkozy recuerda en uno de los capítulos finales de sus memorias "Los años de las luchas "que "García Luna dictaba su voluntad a Calderón" una realidad que ahora se empieza a conocer en sus detalles más sombríos.

#### INDICADOR POLÍTICO



**POR CARLOS** RAMÍREZ

#### MAYORÍA CALIFICADA PARA **DERRETIR NEOLIBERALISMO CONSTITUCIONAL**

a lucha por mayoría **∡**calificada en el próximo congreso federal no tiene que ver con una confrontación entre demócratas

Durante los sexenios panistas

de Fox y Calderón, el PRI

perdió la mayoría absoluta de

legisladores, pero fue partido

bisagra en mayorías panistas.

Con el 42% de las curules

en 2012, Peña Nieto pactó

la segunda gran revolución

neoliberal con los votos del

PAN en la figura del presidente

panista de la Cámara Ricardo

Anaya Cortés y del PRD

entonces controlado por el

enfoque neoliberal de Jesús

Ortega y Jesús Zambrano y

la capacidad operativa del

perredista también en modo

neoliberal Guadalupe Acosta

Naranjo

puros contra populistas en modo de dictadura-autoritarismo-golpe de Estado. Se trata de una confrontación por la dirección política del Estado entre el populismo constitucional contra el neoliberalismo constitucional.

A lo largo de 101 años de política constitucional en México 1917-2018, la élite gobernante en sus tres fases -militar, priista y prianredista-- usó el mecanismo de la mayoría calificada en el Congreso para mantener el modelo político de dictadura de la "presidencia imperial" constitucional, como analizó por el historiador Enrique Krauze.

Desde su fundación en 1929 como PNR, el PRI mantuvo el absolutismo de partido presidencialista a través del control de la mayoría calificada en el Legislativo. En la contabilidad procesada de cifras, el PRI mantuvo el control de entre 93% y 100% de la Cámara de Diputados de 1940 a 1961; de 1964 a 1976, se vio obligado a ceder curules, pero mantuvo una cómoda mayoría de 82%; en la lógica de las reformas políticas que se

dieron poder a la oposición de 1979 a 1994, de todos modos, el PRI mantuvo la mayoría calificada mínima.

El PRI entró en zona de debacle en 1997 cuando perdió la mayoría absoluta frente a la oposición unida en Diputados, en el 2006 la bancada cayó a 24%, pero se recuperó a **48%** en 2009 y en 2012 encaró una de las reformas estructurales más profundas desde el en neoliberalismo 1982 con el **42%** de la bancada, pero alcanzó la cifra mágica de mayoría calificada con la alianza estratégica con el PAN de Ricardo Anaya Cortés y el PRD neoliberal de Los Chuchos y Guadalupe Acosta

Naranjo dentro del Pacto por México para realizar las reformas constitucionales más profundas desde las realizadas por el presidente Miguel de la Madrid y el presidente Carlos Salinas de Gortari en el ciclo 1982-1994.

A partir del control de la mayoría calificada en el Congreso --primero con el PRI, luego con el PRIAN y después con el PRIANREDE--, los gobiernos neoliberales de De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa y los Chicago boys de Hacienda y finalmente Enrique Peña Nieto con el Pacto por México realizaron nada menos que 496 reformas constitucionales --el 65.8% del total de 754 realizadas en 101 años de la Constitución-- para desmantelar el Estado constitucional populista de la Revolución Mexicana y consolidar el Estado neoliberal salinista.

De la Madrid **inauguró** el ciclo de la reforma del Estado para atarle las manos en favor de los empresarios, Salinas de Gortari desapareció el Estado social y constitucionalizó el Estado de



Foto: Archivo Cuartoscuro

mercado, Zedillo metió al Estado mexicano en la lógica salinista de la **globalización** y el bloque Peña-PRIANREDE realizó nada menos que 156 reformas constitucionales dentro del Pacto por México -- el 20% del total histórico-- para potenciar tres de las grandes decisiones neoliberales: la apertura energética al sector privado, el INE panista con Lorenzo Córdova Vianello para contener el impulso del populismo lopezobradorista y la consolidación de los organismos **autónomos** del Estado como un funcionariato ajeno a la sociedad, funcional al Estado neoliberal y casta dorada para contener al Estado social.

La lucha política por el Estado siempre fue por el control de la dirección política de la sociedad. Como oscilaciones hacia arriba y hacia abajo, de la Constitución de 1917 al Pacto por México de 2018, el control legislativo por parte del PRI funcionó a través de la mayoría calificada --dos terceras partes para modificar la Constitución sin

> negociaciones opositoras-- que pudo lograr la alianza y colaboracionismo del PAN y del PRD ya en modo neoliberal.

En el período de 1946 a 2018, el PRI hizo hasta pactos con el Dia**blo** para conseguir la mayoría calificada legislativa de dos terceras partes de las curules, sobre todo en el período de declinación como partido mayoritario: De la Madrid ganó la presidencia con el 71%, Salinas apenas con el **50%**, Zedillo con el **49%** y Peña Nieto con el 38% y gracias al apoyo del Partido Verde.

Durante los sexenios panistas de Fox y Calderón, el PRI **perdió** la mayoría absoluta de legisladores, pero fue par-

tido bisagra en mayorías panistas. Con el 42% de las curules en 2012, Peña Nieto pactó la **segunda** gran revolución neoliberal con los votos del PAN en la figura del presidente panista de la Cámara Ricardo Anaya Cortés y del PRD entonces controlado por el enfoque neoliberal de Jesús Ortega y Jesús Zambrano y la capacidad operativa del perredista también en modo neoliberal Guadalupe Acosta Naranjo, hoy principal **aliado** de las élites conservadoras encabezadas por Lorenzo Córdova Vianello y Claudio Décimo González.

En ese contexto, la mayoría calificada refleja una disputa por la nación entre el proyecto neoliberal de mercado de la oposición conservadora y el proyecto **popular** lopezobradorista.

Política para dummies: la política es lo que está detrás de la política.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.



#### MAQUIAVELO TENÍA RAZÓN

#### LA OPOSICIÓN VIGILARÁ A LA OPOSICIÓN

Por eso, la verdadera

oposición, al terminar su

campaña de presión a las

autoridades electorales

y contra las reformas

de Morena, se enfocará

en vigilar y castigar a la

oposición vergonzante de los

partidos que los representará

en las Cámaras

Por Koldo Herria\*

"Las aspiraciones de los pueblos libres rara vez son nocivas a la libertad, porque nacen de la opresión o de la sospecha de ser oprimidos..." Discursos sobre la primera década de Tito Livio

ientras la oposición sociedad civilista y de los homeless de la política, los "sin partido", no termina de nacer, la oposición partidista no termina de morir (PRD, PRI), ni de transformarse (PAN, MC). Existen espacios de representación vacíos, algunos fueron desocupados porque la creación de Morena desguanzó a la izquierda política,

sin convertirse en una fuerza de izquierda propiamente dicha.

Es un movimiento popular con contradicciones y deformaciones ideológicas por la naturaleza de su creación y forma de crecimiento. Morena tiene una agenda enfocada a favorecer a los desfavorecidos, sin un contenido programático que incorpore y represente plenamente la agenda de la izquierda.

A su interior conviven los izquierdistas de Coyoacán (Luisa María Alcalde), con los de Culhuacán (Citlalli Hernández), los de morral y los de huarache... Por eso la agenda de las mujeres, de los ambientalistas, de los animalistas, de la reforma fiscal, aun cuando es reconocida en plataformas e iniciativas morenistas, no se cuela completamente a las prioridades de la Cuarta Transformación.

López Obrador incorporó la perspectiva popular y un progresismo incompleto, Claudia Sheinbaum, en cambio, sí proviene de un pensamiento de izquierda, cuya principal influencia podemos atribuir a Raúl Álvarez Garín. Otro espacio sin representación es el de la derecha doctrinaria y de los ultras que se sintieron mal representados, si no es que traicionados con la decisión de postular a Xóchitl Gálvez a quien, a pesar de su cercanía ideológica y programática de derecha (privatización energética, váuchers educativos, vales de salud a clínicas y farmacias privadas...) nunca la consideraron afín a sus valores conservadores (no está casada, consumo de drogas blandas con sus hijos, a favor de la despenalización del aborto -moderadamente en campaña-).

#### LOS QUE NO ACABAN DE MORIR

El PRD, por perder su registro nacional, tiene un interventor designado por el INE con todas las facultades para la liquidación patrimonial y de recursos humanos.

Jesús Zambrano, "el Tragabalas" de la guerrilla mexicana; el del "Pacto por México" de Enrique Peña Nieto; el aliado subordinado al Partido Acción Nacional postulando a sus candidatos (desde Kiko Vega en Baja California, hasta Ricardo Anaya y Xóchitl para presidentes); el de las camionetotas, que no puede trabajar vespertinamente; es el enterrador de la izquierda partidista heredera del registro del Partido Comunista Mexicano, del PSUM, del PMS... Zambrano sepulta a la izquierda y al cardenismo democráticos. Aun con estertores, el PRD tiene la posibilidad de conservar 13 partidos locales en aquellas entidades en las que obtuvo, al menos, el 3 por ciento de la votación.

Debe registrar estatutos y documentos básicos partidistas ante las autoridades locales y realizar una asamblea para constituirse como partido local, con personalidad jurídica propia. Adoptarán el nombre del PRD acompañado del estado de constitución, pero no tendrán dependencia de una fuerza nacional, a menos que voluntariamente se agrupen.

La corriente perredista Nueva Izquierda, la de los chuchos, tiene la dirigencia en 9 localidades y otras corrientes en las cuatro restantes. En Ciudad de México, Zambrano quiere despojar del partido a su dirigencia local para tener un lugar donde asentarse y desde ahí, negociar con alguno de los nuevos partidos políticos que emergerán. La agonía del PRI será más lenta.

Alias Alito, su dirigente, con su habinegociadora lidad (tiene más legisladores que su proporción de votos, porque los obtuvo en la mesa de lujosos restaurantes haciendo manita de puerco a Marko Cortés), intentará prolongar la vida del PRI (con nuevo logo) aunque sea con respiración artificial (entubado).



La verdadera oposición, el conjunto de actores individuales (por parte de la élite intelectual, académica y periodística) y colectivos (Frente Cívico Nacional, Va por México, UNE y otras organizaciones y membretes) se encuentra en campaña franca y abierta para influir en las autoridades electorales del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para evitar que, al distribuir las posiciones plurinominales, reinterpreten la legislación a modo, con el fin de reducir la sobrerrepresentación que incentiva la legislación vigente.

Las autoridades electorales no van a prevaricar en esta ocasión o, al menos, la probabilidad de que lo hagan es reducida.

En la hipótesis de que lo hicieran, la coalición ganadora se quedaría a escasos legisladores para obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Necesitaría menos que en 2018 para reformar la Constitución. En el Senado, le van a faltar dos aun con sobrerrepresentación.

Los únicos que podrían contener las reformas constitucionales, en cualquier escenario, serán los dirigentes de la oposición que aún no muere. Por eso, la verdadera oposición, al terminar su campaña de presión a las autoridades electorales y contra las reformas de Morena, se enfocará en vigilar y castigar a la oposición vergonzante de los partidos que los representará en las Cámaras.

#### UN LIBRO, UNA SERIE, UN PODCAST

**Un libro:** "Hacer Disidencia" (SHerder) Eric Sadin. Hacer disidencia supone romper con reflejos, hábitos y representaciones que siguen manteniendo patrones más inoperantes que nunca.

Una serie: "Las Azules" (Apple TV). Serie ambientada en el sexenio de Luis Echeverría sobre las primeras mujeres policía reclutadas en el entoces D.F. que intentarán dar con un asesino serial llamado "El Encuerador". Destacan Barbara Mori y Ximena Sariñana como polis.

**Un podcast:** Conversaciones entre un Sapiens y un Neandertal (Ser) Conversaciones entre Juan José Millas y Juan Luis Arsuaga sobre la vida, la comida, el sexo y la muerte.

\*koldoherria@hushmail.com



Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. (Foto Cuartoscuro)

#### AGENDA CONFIDENCIAL



#### ¡TÚ LE CREES A KEN, A ZAMBADA Y A ROCHA!

sistente reclamo del presidente de la República de que los Estados Unidos proporcionen al gobierón detallada y precisa

Por si algo faltaba en esta,

el gobernador de Sinaloa, a

quien Zambada menciona

en su carta, aclara que todo

lo que dice es falso de toda

falsedad, que no tienen

complicidad con nadie, que

ni siquiera estaba en México,

y concluye que "le tendieron

una trampa" a "El Mayo"

no mexicano información detallada y precisa sobre la entrega "vuluntariamente a fuerzas", secuestro, engaño del "Mayo" Zambada y uno de "los "Chapitos", el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, salió a darle "atole con el dedo" a las dependencias mexicanas que investigan este espinoso asunto.

Lo que dice Ken en el sentido de "que no fueron" sus agentes en México quienes intervinieron en la entrega-recepción; que fue "una operación entre los carteles donde uno se entregó a otro", que la evidencia que tienen es que "a El Mayo" lo "habían llevado en contra de su voluntad"; "que el piloto del avión no es empleado de Estados

Unidos", ni contratada por ellos, ni ciudadano norteamericano", y que se quedaron perplejos al saber que junto con "El Chapito" iba el "Mayo" en el avión que aterrizó en Nuevo México, y otra sarta de sandeces que declaró el embajador, no se las cree ni su abuelita.

Igual de dudosas resultan las afirmaciones del "Mayo", quien en una carta que escribió de su puño y letra relata que acudió a una reunión donde estaría el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, Héctor Cuén y "El Chapito", y que tras saludar a éste, a quien prácticamente le cambiaba los pañales, quiso decir, le indicó que le siguiera, lo que hizo sin dudarlo ni sospechar nada; que lo metieron a una habitación oscura y le pusieron una capucha negra; que fue emboscado, esposado y después lo obligaron a meterse a una camioneta; que fue objeto de abusos físicos que le provocaron severas heridas en espalda, rodilla y muñecas...

Ya encarrerado, Zambada desmiente la versión oficial de las autoridades de Sinaloa de que Héctor Cuén fue asesinado en un asalto en una gasolinera en la tarde del 25 de julio, cuando dos hombres quisieron robarle la camioneta. "Eso no es lo que pasó; él fue asesinado en el mismo momento y en el mismo lugar donde yo fui secuestrado".

Por todas esas mentiras, hace un "llamado al Gobierno de México y Estados Unidos para que sean transparentes y cuenten la verdad" sobre tan espinoso asunto, lo que parece confirmar que la versión que proporcionó el embajador Salazar el viernes al gobierno de

México efectivamente es "puro atole con el dedo".

Pero también el relato de Zambada sobre la actuación magistral de "El Chapito", quien estuvo a cargo de la estrategia para llevarlo a Estados Unidos, resulta inverosímil, acotan los observadores, quienes insisten en que una operación de ese tipo no se pudo haber hecho sin la participación

de aquellas agencias norteamericanas de inteligencia y contra inteligencia que operan a sus anchas en nuestro país desde hace décadas, y que no le rinden cuentas a nadie, mucho menos al gobierno mexicano.

Por si algo faltaba en esta, el gobernador de Sinaloa, a quien Zambada menciona en su carta, aclara que todo lo que dice es falso de toda falsedad, que no tienen complicidad con nadie, que ni siquiera estaba en México, y concluye que "le tendieron una trampa" a "El Maro"

Y para cerrar el capítulo que se escribió el fin de semana, el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum le dicen al gobernador: ¡Te apoyamos Rubén!

¡Tú le crees a Ken, a "El Mayo" y a Rubén! Nosotros tampoco, señala el respetable.

Bueno, vamos a ver cuál es la versión de las autoridades mexicanas que dicen estar investigando el asunto.

Es previsible que Trump

realice amagues, amenazas,

discursos incendiarios y

demás, pero sin realizar

modificaciones de gran

calado al tratado trilateral.

Con Kamala Harris, si bien

tampoco se esperaría una

"revolución" en el T-MEC,

si pudieran surgir algunos

temas más espinosos y que

compliquen la negociación

#### AGENDA DE PODER



POR HUMBERTO
BLIZZARD
BRIZZARD
FOR HUMBERTO
BLIZZARD
FOR HUMBERTO

## Y, A MÉXICO, ¿QUIÉN LE CONVIENE?: ¿TRUMP O HARRIS?

La semana pasada platicamos ya sobre el tema de la elección estadounidense y de cómo, la salida de Biden y la irrupción de Kamala Harris en la candidatura demócrata,

fue una forma de reiniciar por completo el juego electoral de este 2024 en aquel país.

Entendiendo que, con todo lo anterior, las posibilidades de que uno o la otra ganen esta elección, al día de hoy, se encuentra prácticamente en un 50/50 (según varios análisis políticos, matemático-sociales e, incluso, casas de apuestas), creo que resultaría sensato -y hasta sano- comenzar a plantear los posibles escenarios que enfrentará nuestro país, México, ante un eventual gobierno de Harris o de Donald Trump.

Es importante partir de la idea de que, ninguno de los candidatos, representa una incógnita total respecto a las posibles acciones de gobierno que podrían tomar y la forma en que éstas afectarían a nuestro país: Trump ya fue presidente mientras que Harris es actualmente vicepresidenta.

Por lo tanto, tenemos buenos elementos para poder inferir lo que habremos de enfrentar con uno o con otra tan pronto lleguen a la Casa Blanca. Abordaremos varios puntos.

En esta entrega, comenzaremos con uno de los más importantes porque, sus implicaciones y afectaciones, están ligados a temas económicos, pero, también, migratorios sociales, de inseguridad, etc.: el T-MEC

#### RENEGOCIACIÓN DELT-MEC

El 1 de julio de 2020, justo bajo la administración de Donald Trump, entró en vigor el nuevo tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos.

Una reedición del TLC creado en 1992 y que justo fue modificado, en aquel 2020, por la presión del entonces mandatario estadounidense. Como parte de los cambios realizados al tratado original, se estipuló que cada seis años se haría una revisión, misma que deberá, por primera ocasión, el próximo 2026.

En ese sentido, es muy probable que encontremos diferencias si, el revisor central por la parte norteamericana es Trump o Harris. Por principio de cuentas, partamos de que el actual T-MEC fue elaborado, como ya lo mencioné, durante la administración de Donald Trump.

Es un documento que recibió, en su momento, el visto bueno del magnate neoyorkino, a pesar de las múltiples trabas y amagues que realizó durante su negociación.

Por lo tanto, considerando que el actual tratado es, en buena medida, una hechura del propio Trump es posible presuponer que una eventual nueva administración del magnate neoyorkino, no busque realizar cambios mayores al tratado.

Ojo: esto de ninguna manera quiere decir que este proceso renegociador, con Trump, sería un proceso sencillo.

Tampoco que vaya a claudicar en la idea de generar cambios "rimbombantes" en el tratado. Por el contrario: muy probablemen-

te volveremos a ver asuntos como el tema migratorio o amagues sobre la aplicación de nuevos aranceles a México (tal cual ocurrió en el 2020) como parte de las monedas de cambio que Trump tratará de poner en la mesa para negociar.

Sumemos el hecho de que el republicano nunca ha sido muy partidario de mecanismos como el nearshoring y, por el contrario, en su discurso ha dicho que no está

feliz con el hecho de que muchos empleos nacionales, se terminen yendo -en su lógicaa México o China.

Pero la realidad es que el actual expresidente, si bien es un personaje "bravucón" y que por momentos podría parecer visceral y de tomar decisiones sin medir consecuencias, la realidad es que no deja de ser una figura con experiencia en el ámbito empresarial y si bien, manejar un negocio no es lo mismo que manejar un país, debe entender algunos preceptos básicos de economía.

Y, por lo tanto, es previsible que también entienda la lectura de que, castigar a México a través del T-MEC, significaría igualmente castigar a la economía de su país. Esto, basado en principios tan básicos y simples como que, el "regresar" mucha de la mano de obra que existe en México a los Estados Unidos, si bien provocaría un aumento en materia de creación de empleos, también conllevaría una subida casi automática en el precio de muchos bienes y servicios.

¿La razón?, algo todavía más simple como lo es el tema de los salarios mínimos.

Mientras que en Estados Unidos lo menos que puede ganar un empleado es 7.

50 dólares la hora, en nuestro país, esta cifra es de aproximadamente 1.

65 dólares por el mismo periodo.

Es decir, la mano de obra en EEUU resulta 4.5 más cara que en México.

Imposible, económicamente, competir con ello. Por todo lo anterior, es previsible que Trump realice amagues, amenazas, discursos incendiarios y demás, pero sin reali-

> zar modificaciones de gran calado a este tratado trilateral.

> Me podría equivocar, sin duda, pero es una idea en la que coinciden también muchos analistas.

> Con Kamala Harris, si bien tampoco se esperaría una "revolución" en el T-MEC, si pudieran surgir algunos temas más espinosos y que compliquen la negociación.

> En esencia, la actual vicepresidenta entiende también los con-

ceptos económicos -muy básicos- de los que recién hablamos aquí.

Hay que agregar que, a diferencia de Trump, la demócrata -al menos en su discurso- no parece tener una animadversión tan grande a temas como el nearshoring.

Sin embargo, dentro de su agenda política, trae consigo al menos dos puntos que podrían complicar estas negociaciones: cambio climático y sindicatos.

El primero de los dos, el tema del clima -que, si bien se podría pensar, en primera instancia, no es algo directamente relacionado asuntos comerciales- tendrá afectaciones en las seguras exigencias que una eventual administración de Harris buscaría imponer a las empresas instaladas en México -y

que comercian con EEUU- para cambiar sus procesos productivos por aquellos ligados al uso de energías limpias y renovables.

Algo que podría paliar un poco las posibles tensiones que esto generaría es que, a diferencia de López Obrador, Claudia Sheinbaum sí ha mostrado una amplia inclinación al tema de la adopción de este tipo energías.

Sin duda, un aspecto que ayudaría a encontrar puntos de encuentro entre ambas administraciones. Pero el segundo de los puntos, el de los sindicatos, si parece será un tanto más complicado. Desde hace años, agrupaciones sindicales como "United Steelworkers" en EEUU, han denunciado las malas condiciones laborales de sus contrapartes mexicanas, así como la falta de democracia en los sindicatos y, con ello, poco poder para los empleados dentro en este tipo de organizaciones.

Y no es que los sindicatos estadounidenses sean unos buenos samaritanos muy preocupados por el bienestar de sus colegas mexicanos, sino que, entienden, que la debilidad o falta de transparencia en los sindicatos de nuestro país, contribuyen a las malas condiciones laborales, entre ellas los bajos salarios en México en comparación con los de nuestro vecino del norte.

Es decir, la ecuación que plantean es que malos sindicatos, conllevan a peores tratos y sueldos laborales y, con ello, por lo barato y práctico que les resulta, que más empresas decidan instalarse en territorio mexicano.

Una práctica desleal, pues, para los obreros estadounidenses.

Y menciono que el tema de los sindicatos y el T-MEC con un gobierno de Harris sería complicado porque, muchas de estas organizaciones obreras, tan importantes como la citada United Steelworkers o algunas otras de estados electoralmente claves como Pennsylvania, se han ya decantado por la candidatura de la actual vicepresidenta.

De llegar al poder, la californiana tendrá grandes compromisos con ellos que, muy probablemente, se verán reflejados en esa renegociación del T-MEC.

Pero este tema del T-MEC es solo uno, de muchos, en los que México -para bien o mal- se verá afectado si llega Donald Trump a la presidencia, o si lo hace Kamala Harris.

Seguiremos platicando sobre el tema en las siguientes entregas. Nos vemos el próximo jueves. Tenemos una cita con el Poder. Agendado.

# ROCHA MOYA Y HÉCTOR MELESIO CUÉN, ¿UNA RIVALIDAD DE VARIOS AÑOS ATRÁS?: PROCESO

a supuesta rivalidad que había entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, de la que supuestamente habló Ismael "El Mayo" Zambada en la carta difundida este sábado sobre lo que llamó su "secuestro", tiene un historial de varios años atrás.

El asunto toma relevancia no solo por los presuntos dichos del capo, sino también porque este sábado, Rocha Moya se deslindó de cualquier señalamiento y, de paso, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que la investigación sobre el homicidio de Cuén Ojeda, ocurrido el mismo día de la supuesta detención de "El Mayo", sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).

Y es que, la versión de la Fiscalía estatal señala que el sujeto fue abatido a balazos en una gasolinería por un intento de robo. En su carta, "El Mayo" aseguró que el homicidio ocurrió en el mismo lugar y a la misma hora de su "secuestro".

Proceso ha documentado diversos momen-

tos de la rivalidad entre quienes, en diferentes momentos, dirigieron las riendas de la UAS.

Por ejemplo, a mediados de julio pasado, trabajadores de la UAS protestaron en la Ciudad de México por la presunta persecución política emprendida por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La movilización ocurrió en el contexto de una reunión entre cabezas de la UAS, el mismo mandatario estatal y personal de la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual intervino para mediar el conflicto creado por el impulso de una reforma a la Ley de Educación Superior, aprobada por el Congreso local, pero pendiente de publicarse en el Periódico Oficial.

Más: A finales de noviembre de 2023, personal de la UAS montó un plantón en la sede del Congreso del Estado en vísperas del segundo informe de labores de Rocha Moya, bajo el argumento de la persecución política del man-

datario estatal y en la defensa universitaria. El informe fue suspendido. Otro evento ocurrió a finales de septiembre del 2023. El colaborador de este medio, Aarón Ibarra, publicó que Rocha Moya y Cuén Ojeda en ese momento se peleaban por el control político de la UAS. Según escribió, de un lado estaba el gobierno estatal emanado de Morena; y del otro, el Partido Sinaloense (PAS) y los funcionarios universitarios.

En ese mes ocurrió la vinculación a proceso de Jesús Madueña Molina, rector de la UAS, junto con funcionarios del Comité de Adquisiciones de la universidad por la compra presuntamente irregular de tortillas por más de 45 millones de pesos a casas del estudiante que, según la imputación de la Fiscalía de Sinaloa, no tenían alumnos. Tras la audiencia inicial de más de 24 horas, el rector advirtió a medios locales que la cargada venía desde el gobierno del estado.

Un mes antes, Madueña Molina fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso de autoridad, cometido supuestamente contra funcionarios de la Auditoría Superior del Estado por negarles el acceso para ejecutar una revisión de las cuentas universitarias. Otros casos fueron las "cargadas" contra empresas de Cuén Ojeda y la apertura de un proceso penal contra su hijo Héctor Melesio Cuén Díaz por presuntos negocios ilícitos.

Dos años antes, según los reportes publicados en Proceso, en febrero de 2021 la carrera por la sucesión gubernamental en Sinaloa ya estaba encaminada. Las versiones sobre una alianza entre Morena y el Partido Sinaloense tomaban fuerza y para finales de ese mismo mes, se hizo oficial, bajo el aval del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Bajo el acuerdo de "cogobernar", Cuén Ojeda se convirtió en el secretario de Salud del estado, pero en mayo del 2022, el mandatario lo separó del cargo bajo el argumento de tener un proceso abierto contra el periodista y columnista Luis Enrique Ramírez Ramos, asesinado días antes en Culiacán. Tres años antes, cuando Andrés Manuel López Obrador hacía su tercera campaña presidencial, se hizo acompañar de Rocha Moya, quien entonces buscada una curul en el Senado. En un acto político en Culiacán, el tabasqueño acusó a Cuén Ojeda de ser un "cacique local".

# Palacionacional 2024 Número 138 Número 138 Los mareados de la Marea Rosa: "no entienden, qué no entienden..." Los mareados de la Marea Rosa: "no entienden, qué no entienden..."

#### MAREA ROSA SE CONVIRTIÓ EN RESACA; 500 PERSONAS IMPUGNARON SUPUESTA SOBRERREPRESENTACIÓN

Por Redacción / El Independiente

a Marea Rosa se convirtió en su antónimo: resaca aguada, ya que alrededor de 500 personas concurrieron a la cita para una "mega manifestación" ante la sede del Instituto Nacional Electoral. Aunque imperó el pesimismo por la muy baja afluencia, "en nombre de todo el país", los participantes arremetieron contra los consejeros de ese instituto, en especial contra Guadalupe Taddei, y por la posible sobrerrepresentación en el Congreso.

Aunque esta movilización no lució como en otras ocasiones, cuando llenaba el Zócalo y calles aledañas, esta vez el INE se impuso y no permitió que la manifestación se realizará en la explanada del órgano electoral, pese a que se hizo la petición formal, por lo que los asistentes tuvieron que ajustarse a ocupar la lateral de Viaducto Tlalpan y el entronque de la lateral de Periférico Sur.

Tampoco asistieron las grandes figuras del PAN y del PRI; la ausencia de Alejandro Moreno se justificó porque este domingo el tricolor vivió su proceso interno para elegir a nueva dirigencia, donde se consumó su reelección en el cargo. Tampoco estuvo el panista Marko Cortés, mucho menos apareció el exdirigente del extinto PRD, Jesús Zambrano.

En la puerta principal del INE se instaló el templete donde integrantes de la llamada Marea Rosa realizaron varios discursos; advirtieron que «llegaron para quedarse» y se vitoreó en varias ocasiones el nombre de México; aunado a que las personas portaron pancartas en contra de la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados.

Lo que se consideró una "sorpresa" fue la llegada de Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, quien primero estuvo entre los asistentes a un costado del templete y luego, a petición de sus seguidores, dio un mensaje; en otro punto de la lateral de Viaducto Tlalpan se ubicó la diputada federal Margarita Zavala.

Zavala no perdió la oportunidad y en entrevista, advirtió que la sobrerrepresentación pone en riesgo a la democracia, y aseguró que no hay razón jurídica para ellos opten de esa manera, porque el 8.0 por ciento no es un derecho, más bien es un límite y restricción.

La panista dijo que con la pretensión de Morena y sus aliados PVEM y PT, se acabará la función del Congreso como un órgano deliberante; además se anula a la democracia y se entra a un proceso de república «muy distinto».

La diputada federal recomendó a los consejeros electorales cumplir con la Carta Magna, "guardar y hacer guardar la Constitución" y les recordó que ellos también protestaron eso, y la manera de llevar ese principio es respetar los principios de representación y la autenticidad del voto popular que se represente en las cámaras del Congreso. También, acudieron Guadalupe

Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán, Alejandro Rojas Díaz Durán, Amado Avendaño, así como Leonardo Valdés Zurita, último consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y quien fungió como orador principal y leyó el documento de posicionamiento del Frente Cívico Nacional, que luego fue entregado en la Oficialía de Partes del INE.

A las 11:00 horas en punto, Valdés Zurita dio lectura al documento, donde expuso que la principal demanda es que prevalezca una interpretación histórica, sistemática y se

garantice que prevalezca el espíritu de la Constitución y los derechos de las minorías, bajo el respeto del límite de 300 diputados para la coalición oficialista.

El Frente Cívico Nacional elaboró una carta dirigida a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, -quien fue la figura más abucheada por integrantes de la Marea Rosa-, y a los demás consejeros electorales, la que contiene fundamentos y tesis de jurisprudencia que sustentan su petición.

A las 12 horas se dispersaron, frustrados, los pocos que llegaron a esa manifestación.



Leonardo Valdés, exconsejero Presidente del Instituto Federal Electoral, durante su participación en un mitin en contra de la Sobrerrepresentación de Morena afuera de las instalaciones del INE. (Foto Cuartoscuro)

# ALEJANDRO MORENO SIGUE EN EL PRI HASTA 2028, GANA CON 97% DE LOS VOTOS; SE CONSUMA LA FARSA

Por Redacción / El Independiente

on 97 por ciento de los votos, Alejandro Moreno Cárdenas ganó en las elecciones para la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y junto con su compañera de fórmula Carolina Viggiano, encabezarán la organización política hasta 2028.

Luego de rendir protesta como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, junto con Carolina Viggiano como secretaria general, Alejandro Moreno dijo que es momento de abrir las puertas a una reforma integral del instituto político.

Aseguró que, si bien no puede juzgarse anticipadamente que el próximo gobierno seguirá a rajatabla la línea del actual, "lo que sí podemos decir y queremos que se escuche fuerte y claro, es que el PRI será un feroz opositor", puntualizó.

Moreno Cárdenas anunció que cada una de sus propuestas estarán en el plan de trabajo de la nueva dirigencia, además de que invitó a la nueva generación de priistas, como Lorena Piñón, su contrincante, a seguir colaborando de manera estrecha con las tareas del partido.

#### CON REELECCIÓN DE ALITO SE CONSUMA LA FARSA, DICEN PRIISTAS

Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, ex dirigentes nacionales del PRI acusaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido permisivo ante el "atraco" de la dirigencia nacional, que este domingo culminó con la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas en la presidencia del partido para los próximos cuatro años.

"Este domingo se ha consumado la farsa", coincidieron la y los ex líderes del tricolor, al recordar que "esta reelección es producto de una Asamblea Nacional ilegal, a partir de una reforma ilegal de los Estatutos y de un proceso de elección ilegal", con la que Alejandro Moreno pretende reelegirse y secuestrar el partido.

Con lo anterior, queda la vía libre para que el actual dirigente del partido Alito Moreno, pueda solicitar una consulta para cambiar de nombre y escudo del PRI y con ello eternizarse en el partido.

Por otra parte, los exdirigentes sostuvieron que la Asamblea Nacional tiene múltiples ilegalidades en cuanto a su ejecución, ya que el Reglamento para su organización

no fue aprobado por el Consejo Político Nacional (CPN) como lo establecen los Estatutos en su artículo 83.

Asimismo, denunciaron que no hubo información oportuna de los cambios estatutarios que se iban a votar ni acceso amplio a las mesas de discusión para las y los delegados interesados en participar.

"De hecho, solamente 100 personas fueron acreditadas en cada una de las mesas que discutían las reformas.

Se trata de una Asamblea rasurada, solo participan los consejeros nacionales elegidos a modo por esta dirigencia", acusaron.

#### DIRIGENTE SE REELIGE "A PUERTA CERRADA"

Sauri Riancho, Joaquín Coldwell y Ochoa Reza señalaron que, por primera vez en la historia del Partido Revolucionario Institucional, el dirigente se reelige "a puerta cerrada", sin propuestas, ni debate, ni proyecto de futuro y donde la militancia ha estado ausente

"El PRI es un partido secuestrado por la ambición personal de Alejandro Moreno, alejado del buen desarrollo institucional del Partido", dijeron.

"El daño jurídico infligido el día de hoy al PRI se podrá reparar cuando el INE y el Tribunal Electoral anulen la Asamblea Nacional ilegal, así como todos los actos derivados de ella, como es la reelección de la dirigencia. Sin embargo, el daño moral ante la sociedad por los actos ilegales de la actual dirigencia será muy difícil de resarcir", afirmaron los exdirigentes.

Además, los expresidentes sostuvieron que la reelección de Alejandro Moreno afecta los principios de igualdad sustantiva y de paridad de género a la que está obligado el PRI, conforme a la Constitución en su artículo 4 y a sus propios Estatutos en el artículo 173.

La posibilidad de que el actual dirigente se pueda reelegir en otros dos periodos ordinarios, después de que ya concluyó un ordinario y otro extraordinario, es inconstitucional y anti estatutario por incumplir y violar la regla de paridad en la elección de dirigentes, dado que no permite la alternancia de género. Finalmente, ante todo lo anterior, consideraron lamentable que el Tribunal Electoral haya sido permisivo ante el "atraco", luego de que sólo tres magistrados de la Sala Superior permitieron que la larga cadena de ilegalidades culminara en la reelección de Alejandro Moreno.

"Tuvieron la oportunidad de actuar y decidieron no hacerlo", expresaron.

Con información de AMEXI.



Foto: X / @alitomorenoc

# Palacionacional 2024

Los mareados de la Marea Rosa: "no entienden, qué no entienden..."

#### UNA MUJER EN LA PRESIDENCIA

Por Karolina Gilas/ Proceso
Tercera parte\*

I liderazgo de las mujeres es más colaborativo y emocional, centrado en las personas, hacen política de manera distinta. Son cálidas y cariñosas, dóciles, amables, simpáticas, compasivas, empáticas. Son impulsivas. Son incapaces de tomar decisiones difíciles y rápidas.

Son menos ambiciosas, más honestas, pacíficas y menos propensas a la corrupción. Todos esos son estereotipos que reflejan las percepciones -con frecuencia contradictorias- que nuestras sociedades sostienen sobre las mujeres que ejercen el poder político, basándose en las construcciones tradicionales de los roles de género y las expectativas del comportamiento de mujeres y hombres.

Desde que más mujeres llegan a las posiciones de poder han surgido numerosas investigaciones que buscan determinar si estos estereotipos tienen sustento en la realidad.

La literatura sobre el liderazgo político de las mujeres evidencia que, en efecto, las mujeres tienden a ser más colaborativas en el ejercicio del poder público.

Las legisladoras suelen percibirse más dispuestas a buscar consensos y reconocer la importancia de la colaboración.

Trabajos sobre municipios brasileños evidenciaron que las alcaldesas con mayor frecuencia impulsaron los ejercicios de presupuestos participativos, mientras que los estudios sobre Estados Unidos, Suecia y Canadá señalan que las mujeres son más propensas a participar en la formulación de políticas colaborativas -buscando consensos y procesos inclusivos de toma de decisiones- y a trabajar a través de líneas partidistas.

Las mujeres suelen distinguirse también por su manera de comunicar.

Con mayor frecuencia que sus contrapartes masculinas, tienden a emplear lenguaje más personal y relacional, usando anécdotas personales o ejemplos de la vida diaria, para lograr la conexión más profunda con la ciudadanía. Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda, ha sido reconocida por su capacidad de transmitir empatía, especialmente durante la crisis de la pandemia.

Para abordar los temas de discriminación y migración, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, con frecuencia recurre a sus recuerdos de la infancia como hija de migrantes en una familia multirracial.

Dilma Rousseff solía referirse a su experiencia como prisionera política para hablar sobre la democracia y derechos humanos.

Esta tendencia fue documentada también entre las legisladoras nacionales y locales de India, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Suecia, así como en el contexto regional (hay estudios similares sobre Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú).

En cuanto a las políticas públicas, algunas mujeres también muestran prioridades particulares o distintas de las enarboladas por los varones.

Entre los ámbitos de acciones que con cierta frecuencia impulsan las mujeres están las políticas en favor de los derechos de las mujeres y de la niñez o las políticas medioambientales.

En América Latina han sido las mujeres quienes han impulsado las agendas relevantes para las otras mujeres, como combate a la violencia doméstica en Brasil, leyes de cuotas y paridad en México, leyes contra la violencia de género y acoso sexual en Colombia y Perú, acceso a la interrupción libre del embarazo en Argentina o la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad en Chile.

Desde el Ejecutivo, Michelle Bachelet implementó políticas públicas integrales en favor de las infancias, Jacinda Ardern impulsó la extensión de la licencia de cuidados y estableció apoyos económicos para las familias, Cristina Fernández adoptó la Asignación universal por hijo.

\*Fragmento del texto de Opinión publicado en la edición 0014 de la revista Proceso, correspondiente a agosto de 2024.



Foto: Cuartoscuro



Foto: X / @MarkoCortes

# PAN EXIGE AL GOBIERNO FEDERAL QUE EXPLIQUE "CONTRADICCIONES" SOBRE LA DETENCIÓN DE "EL MAYO"

Por Redacción / El Independiente

I Partido Acción Nacional (PAN) demandó la comparecencia de funcionarios de seguridad del gobierno federal para explicar las "contradicciones" sobre la detención del presunto capo Ismael "El Mayo" Zambada.

"Se debe aclarar la presunta reunión que sostendrían El Mayo Zambada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y Héctor Melesio Cuén, así como el paradero del policía desaparecido que se encontraba durante la detención", exige el blanquiazul en un comunicado.

El partido opositor sostiene que la complicidad de autoridades mexicanas explica por qué el gobierno no fue enterado del operativo de Estados Unidos para la detención del presunto capo del Cártel de Sinaloa

"Demandamos que los titulares de la FGR, de Seguridad Pública, Segob y SRE comparezcan este miércoles ante la Comisión Bicameral, para que den una explicación de cómo salieron del país estos narcotraficantes de alta peligrosidad, por qué gozaron de impunidad y mantienen reuniones con sus gobernadores.

"El Partido Acción Nacional les exige a las autoridades mexicanas y al presidente de la República una puntual explicación sobre la detención y declaraciones de Ismael El Mayo Zambada, pues hay una serie de contradicciones, falta de estrategia conjunta y colaboración con nuestro principal socio comercial", expone el comunicado.

#### EXIGE MARKO CORTÉS ACLARAR PRESUNTA RELACIÓN DEL GOBERNADOR CON EL CASO

Marko Cortés exige aclarar presunta relación del PAN, sostuvo que se debe aclarar la presunta reunión que sostendrían El Mayo Zambada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y con Héctor Melesio Cuén, aunque la haya negado el mandatario estatal, así como el paradero del policía desaparecido que se encontraba durante la detención.

El futuro senador lamentó que el gobierno mexicano no cuente con una coordinación y colaboración eficiente con las autoridades estadounidenses. "En lugar de reclamar el gobierno mexicano debería colaborar (con Estados Unidos), para combatir de manera conjunta la creciente violencia e inseguridad que vive nuestro país", señaló.

Marko Cortés calificó como "una vergüenza" que López Obrador dijera en un inicio desconocer los detalles de la detención, sin saber si fue una aprehensión o una entrega negociada, y destacó que tampoco pudo explicar de dónde despegó el aeroplano que aterrizó en El Paso, Texas.

"Se trata de un hecho muy grave y la carta del Mayo Zambada abre nuevas brechas de investigación donde la autoridad mexicana está obligada a dar puntuales explicaciones de qué ocurrió y cómo se llevó a cabo la detención y por quién", concluyó.

#### PAN SEGUIRÁ OPONIÉNDOSE ROTUNDAMENTE A LO QUE PERJUDIQUE

Por otro lado, el líder de la bancada panista, Jorge Romero Herrera, en alusión a las sesiones de las últimas semanas de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, destacó que su partido ha mantenido una postura firme: apoyar todo aquello que beneficie a México y oponerse rotundamente a lo que perjudique al país o responda únicamente a intereses del oficialismo.

La comisión legislativa actualmente está procesando las iniciativas de reforma constitucional enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.

Varias han sido aprobadas por unanimidad en lo general, como las correspondientes a derechos indígenas y protección y cuidado animal, el pasado viernes.

"Estamos cerrando un ciclo, pero la lucha por México continúa. Nuestro compromiso es firme y no cesará con el cierre de estos trabajos legislativos. Seguiremos en la lucha para que México tenga un futuro mejor, un futuro donde la justicia, la libertad y la democracia prevalezcan", aseveró.

Con información de APRO.

# Palacionacional 2024



#### **DÍAS FINALES**

Por Armando Reyes Vigueras

n los días finales del sexenio, el tema de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López volvió a la plaza pública y obligando al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a abordar el tema en la gira que llevaron a cabo por Sinaloa.

La razón fue la carta que los abogados del Mayo dieron a conocer en la que su cliente declara que fue llevado a Estados Unidos sin su consentimiento, además de contar que lo engañaron con una supuesta reunión en la que estaría presentes el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, y Melesio Cuén, uno de los adversarios del mandatario estatal, por lo que el encuentro sería para mediar entre ellos.

Así, abordado por reporteros, el presidente aseguró que habría que esperar al lunes para tener más información. En la semana previa, señaló que habían solicitado al gobierno de Estados Unidos un reporte de su participación en los hechos señalados.

Por su parte, Rocha Moya aprovechó un evento para deslindarse de los hechos, puntualizando que en la fecha en que se llevó a cabo la detención no estaba en Sinaloa, además de rechazar las versiones de que tiene relación con el Cártel de Sinaloa.

La candidata ganadora de las elecciones respaldó al gobernador indicando que quienes manejan este tipo de versiones "se quedarán con su historia", esto durante la inauguración de un hospital en Culiacán.

Previamente, en Baja California Sur, estuvieron en un evento junto al gobernador de la entidad, de lo que Sheinbaum Pardo comentó en su cuenta de X (Twitter) "Hemos luchado por años con el profe Víctor y el presidente @lopezobrador\_ por un México justo, libre y democrático. Es emotivo para todos nosotros, que nuestro presidente se retire de la vida pública. Lo hermoso es que nuestra convicción, voluntad y el amor a nuestra patria y a nuestro pueblo, siguen siendo nuestra guía. Puro pa' lante como dice @Victor-CastroCos. Felicidades a todo el equipo del ISSS-TE por la inauguración de este nuevo hospital Cabo San Lucas".

#### **APUNTES ELECTORALES**

La elección del presidente nacional del PRI sigue dando de qué hablar, con las declaraciones de Dulce María Sauri Riancho -quien se ha convertido en la principal opositora a la reelección de Alejandro "Alito" Moreno-, en el sentido de que el tricolor hasta podría perder el registro. En una entrevista con El Heraldo, contó que "la situación del PRI está verdaderamente delicada, es una situación crítica tiene que ver con la pérdida de espacios territoriales que se ha dado en los últimos 5 años... el fantasma de pérdida de registro estará presente si no se realiza un verdadero cambio de rumbo".

Siguiendo con este tema, la secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, diputada Sofía Carvajal, dio a conocer que el tricolor invitó a observadores internacionales a atestiguar el proceso de elección del dirigente nacional del Partido que se llevó a cabo el pasado domingo 11 de agosto, con la esperada reelección de Alito Moreno.



A las víctimas, porque los

familiares de asesinados y

desaparecidos también son

víctimas, se les desplazó e

ignoró porque reclamaban

actos ilegales de un gobierno

que se decía democrático,

garante de la seguridad y

sostenía que, para la defensa

nacional, que contenía mucho

de anticomunismo, contaba

con legitimidad

Foto: X / @Claudiashein

#### **SACACORCHOS**

- Dicen que de toda historia hay tres versiones, la de un lado, la del otro y la verdadera, esto es posible usarlo en el caso de la detención de Ismael "El Mayo Zambada" y todos los involucrados en la carta que se dio a conocer el 10 de agosto.
- Y es que, ante las afirmaciones del líder del Cártel de Sinaloa, el gobernador de dicha entidad sólo ha hecho declaraciones en las que niega relación con los narcos o su presencia en la reunión en la que se engañó al Mayo y de le llevó a EU.
- El presidente López Obrador –porque la secretaria de Seguridad hasta se equivocó en el nombre del supuesto piloto del avión en el que llevaron al Mayo a Texas—, sólo ha atinado a declarar que su gobierno no tuvo nada que ver con los hechos.
- El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha emitido un comunicado en el que asegura que su país no tuvo que ver con lo que llama una entrega voluntaria de uno de los involucrados y el engaño al otro.
- Total, pruebas muy pocas, pero palabras hasta para escribir un libro.

# OPINIÓN LA LISTA

Por Samuel Schmidt\*

e ha hecho público que un exmilitar le entregó a Doña Rosario Ibarra de Piedra una lista con 183 nombres de personas lanzadas desde aviones al mar entre 1972 y 1974, algunos ya habían sido asesinados durante los interrogatorios y otros encontraron la muerte ahogados en el mar, ella se la entregó al comité Eureka, que por razones desconocidas no la hizo pública antes.

Hace años un militar mexicano pidió asilo político en Canadá y reveló que él había transportado cuerpos desde el campo militar número uno en la Ciudad de México para ser cremados por el ejército en hornos crematorios en Hidalgo.

He ahí dos pequeñas muestras sobre los desaparecidos, sin hablar por supuesto de las atrocidades de los criminales cobijados por el poder político, que han desaparecido miles de personas.

Todos los que hemos hablado sobre la guerra sucia en México, creíamos saber por haber escuchado sobre las atrocidades y abusos cometidos por el gobierno y su ejército, pero carecíamos de evidencias directas. Finalmente, los represores se cuidan de dejar evidencias de sus abusos.

A las víctimas, porque los familiares de asesinados y desaparecidos también son víc-

timas, se les desplazó e ignoró porque reclamaban actos ilegales de un gobierno que se decía democrático, garante de la seguridad y sostenía que, para la defensa nacional, que contenía mucho de anticomunismo, contaba con legitimidad.

Los pocos académicos que se atrevieron a contradecir al gobierno lo tuvieron que hacer marginados y sus denuncias neutralizadas, ya sea por un silencio impuesto a las publicaciones, lanzarlos a publicaciones marginales con escasos lectores o hasta medidas más severas. Pero ningún sistema político es ver-

daderamente sellado y tarde o temprano por los resquicios del autoritarismo, las evidencias de las crueldades, abusos, atrocidades se dan a conocer.

Echeverría no fue genocida y ya sea por suerte, o por acuerdos que todavía no conocemos al detalle, los abogados de la comisión de la verdad se equivocaron, o deliberadamente acusaron indebidamente al ex presidente de geno-

cidio, para que se llevara a la tumba su condición de asesino de lesa humanidad.

Genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Aunque algunos lo utilizan en sentido figurado, jurídicamente no se sostiene contra un presidente autoritario que bajo su mando se cometieron atrocidades.

Es cierto que Echeverría no pilotaba el avión que se deshacía de los políticos opositores al régimen, pero hay una buena razón para sospechar que, en un país con un régimen presidencialista, el presidente tiende a conocer los eventos más significativos que suceden en el país, y difícilmente una atrocidad de esa envergadura escaparía a su conocimiento.

Cuando un gobierno se embarca en una persecución y represión masiva de esas di-

mensiones, porque aparte de los 183 de la lista, no sabemos cuántos más fueron asesinados por el ejército y fueron enterrados o cremados en sus hornos, aunque, por otro lado, un solo asesinado por el Estado es una barbaridad.

Por su parte, la sociedad queda inerme ante el abuso de poder. Se genera un miedo que por naturaleza paraliza, y una mentalidad de vulnerabilidad. Hay de aquel que hable porque ya le mostraron la vía

para acortar su vida, y no hay nada más preciado para el ser humano que su vida.

Si los opositores al régimen violaron leyes, correspondía dentro del Estado de Derecho, someterlos al juicio y castigo correspondiente en caso de ser culpables, pero fue el gobierno con sus instrumentos represivos el que despedazó ese componente jurídico del régimen, condición que se reproduce hasta nuestros días cuando la gente se ve en la necesidad de violar la ley para lograr justicia.

Me viene a la mente este encuadre para explicar la toma de la carretera de Puebla por parte de un grupo de ejidatarios exigiendo el pago pendiente por los terrenos expropiados hace 60 años para la construcción de dicha vialidad. Sin duda que muchos, al estilo nacional, buscarán la mano que mece la cuna, pero me parece obvio que esta acción responde a la ausencia del Estado de Derecho que no provee instrumentos y procesos para promover desavenencias y desacuerdos con el gobierno, especialmente si se trata de los grupos oprimidos. Este es un caso en el que se violó la ley si no cumplieron con la promesa de pagar esos terrenos y se viola la ley tratando que les hagan justicia. Si usted fuera la jueza, ¿a cuál de los delitos le daría más peso?

@shmil50



Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del comité Eureka (Foto: Archivo Cuartoscuro)



Foto: Especial

## LOS CHAPITOS TRAICIONARON A SU PADRINO *EL MAYO*, SEGÚN EXAGENTE DE LA DEA

Por Redacción / El Independiente

urante las últimas dos semanas, versiones periodísticas apuntaban que el arresto de "El Mayo" Zambada se debía a una posible entrega pactada, una traición o un secuestro orquestado por Guzmán López en contra de su padrino, "El Mayo", quien según la DEA padece diabetes desde hace unos cuarenta años.

Sin embargo, estas hipótesis quedaron, en cierta forma, aclaradas el pasado 9 de agosto, cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio a conocer los detalles de las aprehensiones.

El funcionario estadounidense aclaró que el hijo de El Chapo Guzmán se entregó voluntariamente a las autoridades norteamericanas el 25 de julio, al tiempo que, dijo, el líder más longevo del Cártel de Sinaloa, El Mayo fue llevado al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas, en contra de su voluntad

"Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó; lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, al aeropuerto, es que a El Mayo lo habían llevado contra su voluntad", declaró el embajador después de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que las autoridades norteamericanas no daban información al respecto.

Las declaraciones de Ken Salazar van de la mano con las hipótesis de la traición de Guzmán López a Zambada García, pues el embajador de EU en México apuntó que "la operación fue entre los cárteles donde uno entregó al otro". Por su parte, Ismael El Mayo Zambada negó en un comunicado, que se dio a conocer la mañana de este sábado 10 de agosto, las versiones que apuntaban que se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses, al tiempo que acusó a su ahijado Guzmán López de engañarlo para secuestrarlo y llevarlo contra su voluntad a territorio norteamericano.

"Quiero decir desde el principio que no me entrequé ni vine voluntariamente a los Estados Unidos, ni tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y llevado a los EU a la fuerza y contra mi voluntad", expuso Zambada García.

#### DOS RAZONES DE ESTATRAICIÓN

En entrevista con Infobae México, el exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de EU, Mike Vigil, dio a conocer las dos razones de esta traición entre líderes del Cártel de Sinaloa. "Un motivo fue para el beneficio de Guzmán López, pero también para su hermano Ovidio, que fue extraditado a los Estados Unidos el año pasado", señaló.

Respecto al segundo motivo, el ex agente de la DEA opinó que para él fue una "venganza contra de El Mayo, porque la familia Zambada, el Vicentillo (Vicente Zambada Niebla), declaró contra El Chapo Guzmán en el juicio en Nueva York. Eso fue una traición muy grande para ellos".

Mike Vigil apuntó que Jesús Zambada García, alias El Rey Zambada, hermano de El Mayo, también declaró contra Los Chapitos.

"Uno beneficio, dos venganza. Ojo por ojo. Yo creo que eso es lo que sucedió con El Mayo. Pese a ello, le tenía confianza a Guzmán López porque él era su padrino", señaló.



conferencia de prensa muestra una hoja con las detenciones y extradiciones originadas por la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad contra el narcotráfico, entre los que destacan: Rafael Caro Quintero, Erick "El 85" Valencia, Cristian Josue "El Cris", Ovidio "El Ratón Guzmán", José





Foto: Cuartoscuro

#### **CONFIDENTE EMEEQUIS**

# POR JULIÁN ANDRADE

## LOS RONDAN LOS NARCOS

hablaran los narcotraficantes.

Es un asunto escabroso,

por supuesto, porque hay

muertos y desaparecidos,

pero que además impacta

en un gobierno que se dice

"ajeno a las componendas". El

narcotráfico ronda al gobierno

de Sinaloa. Los bandidos

fueron aliados, al menos

oficiosos, en las elecciones

del 2021 y eso se documentó

debido al secuestro que se

hizo de operadores del PRI el

día de la jornada electoral

Ya lo están haciendo. La carta en la que Ismael "El Mayo" Zambada narra la versión de su captura o secuestro, tendrá un impacto significativo en México, no tanto por las consecuencias legales, que no las habrá, sino porque visualiza la relación del poder político con los criminales.

"El Mayo" Zambada sostiene que le pusieron una trampa. Que los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán le pidieron mediar entre el gobernador Rubén Rocha y el diputado Héctor Cuén para dispar inconformidades sobre el futuro inmediato de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Reunión no hubo, o no de todos, el 25 de julio, pero "El Mayo" Zam-

bada terminó en Estados Unidos y el legislador, que apenas rendiría protesta en septiembre,

asesinado. Cuén aliado del mandatario estatal, su partido, el PAS, respaldó a Morena en 2021 y trabajó en su gabinete como secretario Salud, pero se pelearon y eso motivó que se volvieran adversarios en las pasadas elecciones.

A Cuén, para colmo, le habían quitado la protección de elementos de la Guardia Nacional semanas antes de lo ocurrido. Inclusive lo denunció.

El gobernador de Sinaloa señala que ni siquiera se encontraba en Culiacán el día señalado, ya que decidió viajar, esa misma mañana, junto con su familia, a Los Ángeles, California.

El tema, sin embargo, no se encuentra solamente en quiénes estuvieron en la propiedad donde "El Mayo" fue privado de su libertad, sino que, a este líder del cártel de Sinaloa, que solía ser muy cuidadoso, no le haya llamado la atención el motivo de la cita.

Se le hizo normal, porque quizá es normal, o lo era, que fungiera como una especie de juez en los pleitos naturales en las admiraciones públicas.

Por lo demás, "El Mayo" Zambada se hizo acompañar, al hipotético encuentro entre políticos, de un comandante de la Policía Judicial del estado, José Rosario Heras, el que se encuentra desaparecido.

A quien también engañaron, de acuerdo con la versión del narcotraficante, es a Cuén, ya que inclusive se saludaron a la entrada de Huertos del Pedregal.

Por lo pronto se sabe que a la cita acudieron el propio "Mayo" Zambada, el finado diputado y Joaquín Guzmán López, quien terminó por entregarse a las autoridades de Estados Unidos.

Es un asunto escabroso, por supuesto, porque hay muertos y desaparecidos, pero que además impacta en un gobierno que se dice "ajeno a las componendas". El narcotráfico ronda al gobierno de Sinaloa. Los bandidos fueron aliados, al menos oficiosos, en las elecciones del 2021 y eso se documentó debido al secuestro que se hizo de ope-

> radores del PRI el día de la jornada electoral.

Como suele ocurrir, no se hizo nada el respecto, entre otras cosas porque no hubo abogados que se atrevieran a llevar el asunto.

Por otro lado, hay que ser siempre cautelosos con lo que los criminales afirman y más cuando se encuentran tras las rejas, pero tam-

poco se puede echar en saco roto lo que se desprende de sus dichos.

Desde que "El Mayo" Zambada fue puesto en manos de las autoridades de Estados Unidos se abrió una compuerta de la que pueden salir muchas historias sombrías y que seguramente serán utilizadas en los diversos juicios que allá se llevan a cabo, pero sobre todo en las narrativas que suele imponer la DEA.

Es el costo, si se quiere colateral, de no hacer el trabajo en México. "El Mayo" tenía que ser detenido.

No era prioridad del actual gobierno, porque su enfoque es que primero van a resolver las desigualdades sociales, pero mientras eso ocurre, ya los propios hijos de "El Chapo" Guzmán hicieron la tarea, pero al entregarlo a autoridades del país vecino, inauguraron una época de incertidumbre en la que más de un político tendrá que ponerse a resguardo.



Ken Salazar. embaiador de Estados Unidos en México. muestra durante su Guadalupe "Lupe" Tapia Quintero, y Nestor Isidro Pérez "El Nini". (Foto Cuartoscuro)



#### INVESTIGAN A GOBERNADOR ROCHA POR AYUDAR A LA DEA EN CASO *MAYO*

Sube la tensión bilateral México-EU porque aquí hay indicios de que la DEA secuestró a Zambada en territorio nacional; inteligencia mexicana tiene evidencias de que mandatario de Sinaloa ayudó al secuestro del *Mayo*; México exige al gobierno de EU datos de avión y piloto antes de fijar su posición

Por Miguel Badillo / Oficio de papel ► 12 y 13



AMASAN LOS BARTLETT Gran Fortuna, a la Sombra del Tren Maya

**Foto: EFE** 

#### EL INDEPENDIENTE SE ANTICIPÓ A LAS ACUSACIONES VS EL GOBERNADOR RUBÉN ROCHA MOYA

Por Redacción / El Independiente

Asimismo dio a conocer que eso también ya es investigado por los órganos policiales y de inteligencia del país.

"Sobre este delicado asunto interno también ha sido enterado el presidente de la República, quien analiza lo sucedido y de confirmarse que Rocha Moya participó al margen del gobierno federal, lo cual significaría una traición del gobernador morenista, tendría que enfrentar la justicia".

En otra parte de su columna, Miguel Badillo también señaló que, lo último que dijo, el presidente López Obrador, el viernes pasado (2 de agosto) y que cada día sube el tono de su reclamo al gobierno estadunidense, fue cuando seña-

ló que se trata de un asunto delicado, por lo que "estamos esperando el informe del gobierno de Estados Unidos que solicitó la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, al secretario de Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, Antony Blinken".

Por su parte la secretaria Bárcena precisó: "Le mandamos una comunicación a Antony Blinken pidiendo datos específicos de las circunstancias, el lugar de donde despegó el avión, la matrícula del avión, el nombre del piloto, cuál fue el plan de vuelo y cuál fue el tipo de discusión, de arreglo o si hubo algún conocimiento por parte de Estados Unidos previo a esta operación.

Le hemos pedido detalladamente esta información y estamos a la espera.

Hoy, tras la declaración de Ismael "El Mayo" Zambada y aunque no se debe olvidar que se trata de la carta de un delincuente, son cada vez más las voces que conspiran para exigir al Gobierno mexicano que investigue a fondo la denuncia del narcotraficante, en la que dice que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos cuando iba a una reunión con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo".



# FGR ABRE EXPEDIENTE DE OFICIO PORCARTADE"ELMAYO"ZAMBADA

Por Redacción / El Independiente

espués de la declaración de Ismael "El Mayo" Zambada y aunque no se debe olvidar que se trata de la carta de un delincuente, son cada vez más las voces que se suman para exigir al Gobierno mexicano que investigue a fondo la denuncia del narcotraficante, en la que dice que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos cuando iba a una reunión con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo".

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) ya tomó acciones y abrió una carpeta de investigación de oficio ante la posible comisión de ilícitos a partir de las menciones hechas por Ismael "El Mayo" Zambada García, a través de una carta difundida por su defensa y en la cual se menciona al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El expediente de oficio de la FGR se inició a partir de la carta difundida por la defensa de Ismael Zambada, en la cual asegura haber acudido a una reunión en la cual estaría presente el mandatario, así como Héctor Melesio Cuén Ojeda.

#### LA CARTA

"Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba al tanto de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, el ex diputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me dijeron que además de Héctor Cuén y el gobernador Rocha Moya, Iván Guzmán Salazar también estaría presente en la reunión", dice la carta.

Según el documento, "El Mayo" fue privado de la libertad contra su voluntad y llevado a Estados Unidos.

"Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro sobre la cabeza. Me ataron y me esposaron, luego me obligaron a subir a la parte trasera de una camioneta.

Durante toda esta terrible experiencia, fui sometido a abusos físicos, lo que resultó en lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado", relató.

#### GOBERNADOR DE SINALOA RENDIRÁ DECLARACIÓN

De acuerdo con la agencia de noticias AMEXI, fuentes de la FGR, informaron que se solicitará al gobernador de Sinaloa acudir ante la delegación del Ministerio Público en Sinaloa o a la Ciudad de México para tomar su declaración.

En la toma de testimonio, el personal de la FGR solicitará al gobernador detalle si tiene relación con integrantes del crimen organizado en Sinaloa, si tuvo conocimiento de los hechos, si acudió a la reunión, así como la presentación de pruebas sobre las actividades realizadas el 25 de julio, cuando fue capturado "El Mayo" Zambada.

La integración incluye a servidores de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa para determinar las labores realizadas por José Rosario Heras López, policía de Investigación mencionado en la carta difundida por la defensa de "El Mayo" Zambada.

#### OTRA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN, EL HOMICIDIO DE CUÉN

Otra de las líneas de investigación es el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue electo como diputado federal en las pasadas elecciones. La indagación incluye citar a integrantes de ese grupo político, así como de la Fiscalía estatal para determinar cómo se cometió el crimen.

La investigación a realizar por el Ministerio Público establecerá si el expediente cuenta con los suficientes elementos para iniciar una carpeta de investigación y en su caso, presentarla (judicializarla) ante un juez para solicitar órdenes de captura.

La indagación incluye distintas líneas de investigación, entre ellas, delincuencia organizada, asociación delictuosa, desaparición de personas, privación ilegal de la libertad, corrupción, así como homicidio de una o más personas.



#### AMLO HEREDA A SHEINBAUM PROBLEMA DEL NARCO EN SINALOA; ASEGURA QUE LE TIENE "TODA LA CONFIANZA" A RUBÉN ROCHA

Por Redacción / El Independiente

I presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le tiene "toda la confianza" al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que éste dio su versión sobre lo supuestamente dicho en una carta horas antes por el narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, en el sentido de que se iba a reunir con él cuando fue "secuestrado".

Con lo cual, López Obrador hereda a la virtual presidenta electa el problema del crimen organizado en Sinaloa, quien también tuvo que apoyar a Rocha Moya, sin referirse al contenido del documento ni a la acusación contra el mandatario sinaloense, sin esperar al resultado de las investigaciones.

La tarde del sábado, durante la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar Culiacán "Dr. Bernardo J. Gastélum" en la capital sinaloense, y minutos después de que, en el mismo evento, Rocha Moya se deslindó de lo dicho por el capo, el Ejecutivo federal se refirió al asunto:

"Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día", dijo.

Y siguió: "qué bien que se aclaró cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuistes (sic) convocado a ningún evento. ¡Más claro, ni el agua!".

Muy a su modo, López Obrador aseguró que "no hay casualidades", pues su gobierno está pidiendo información -sin decir a quién-, mientras el embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, dio su versión de lo ocurrido el pasado 25 de julio cuando, según dijo "El Mayo", se iba a reunir con él y con el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

"Y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán, pues de una vez vamos a hablar sobre el tema", dijo.

No obstante, el tabasqueño advirtió que "no pararán" las acusaciones de quienes "están molestos; no les gusta la transformación ni a los de adentro, los conservadores, ni también a algunos que están mal acostumbrados a sentirse los dueños del mundo".

Añadió que México tiene "muy buena relación" con el pueblo estadunidense y con los gobiernos de Estados Unidos, pero "hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados".

Entonces recordó que "México es un país independiente, libre, soberano- Aquí mandamos los mexicanos".

#### SHEINBAUM RESPALDA A ROCHA

Antes de que López Obrador diera el espaldarazo al gobernador de Sinaloa, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo lo mismo, aunque sin mencionar nada de la carta de "El Mayo" Zambada.

"Vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo; quien quiera estigmatizar a este bello estado, que se quede con su historia, porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo", afirmó.

#### LÓPEZ OBRADOR PIDE ESPERAR VERSIÓN DEL GOBERNADOR DE SINALOA SOBRE REUNIÓN CON EL MAYO

Por otro lado, el presidente pidió este esperar la versión del gobernador Rubén Rocha Moya, sobre la supuesta reunión que sostendría con narcotraficantes del Cartel de Sinaloa y que resultó en la entrega de Ismael 'el Mayo' Zambada a las autoridades estadounidenses el pasado 25 de julio.

Las declaraciones del mandatario mexicano se dan luego de que el cofundador del Cartel de Sinaloa, el Mayo hiciera pública una carta, en la que revela que había sido citado en una localidad de Sinaloa, en el norte de México, para ayudar a la resolución de una disputa entre el gobernador de Sinaloa y el excongresista Héctor Melesio Cuén.

"Hay que esperar a que dé su versión el gobernador (de Sinaloa) y que tengamos todos los elementos (...) hay que actuar de manera prudente, precavida", indicó a medios en breve entrevista durante una gira por el fronterizo estado de Baja California Sur, acompañado de la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Vamos a esperar a que tengamos más información, yo creo que para el lunes en la mañanera vamos a poder hablar de esto", insistió el mandatario mexicano. En tanto, el presidente López Obrador destacó que "lo importante (en el caso) es que hay paz, hay tranquilidad en Sinaloa, en toda la región y en todo el país".

Con información de APRO y EFE.



**Foto: Cuartoscuro** 



Fotografía de archivo fechada el 25 de febrero de 2022, que muestra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. (Foto EFE)

#### RUBÉN ROCHA NIEGA ESTAR VINCULADO A ISMAEL "EL MAYO" ZAMBADA

Por Redacción / El Independiente

I gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico, así como de formar parte de una presunta reunión con Ismael 'el Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, su otrora socio, que dio como resultado la captura del capo por las autoridades estadounidenses.

"No tenemos nosotros complicidad con nadie (...) por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo (en la reunión), pues mintieron, y si les creyó (el Mayo), pues cayó en la trampa", expresó el gobernador, quien habló del tema en compañía del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quienes realizaron una gira por el estado de Sinaloa.

Su postura se da luego de que el Mayo hiciera pública una declaración en la que sostiene que fue emboscado por el hijo del narcotraficante mexicano, Joaquín 'el Chapo' Guzmán, para ser llevado a los Estados Unidos, tras ser llamado a una reunión para resolver "una disputa" con el gobernador del estado de Sinaloa y el excongresista Héctor Melesio Cuén.

Además, pidió al presidente López Obrador que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del asesinato de Cuén, quien, según la misiva de Zambada, habría sido asesinado en el mismo lugar donde fue secuestrado el Mayo, contrario a las versiones oficiales.

El gobernador de Sinaloa señaló que estaría "más satisfecho" si se llevase una investigación con "una mayor imparcialidad", a fin de que "no haya sospechas de ninguna naturaleza".

"No queremos estar bajo sospecha, no hay razón para eso", insistió.

Sobre la presunta reunión a la que acudiría, Rocha Moya aclaró que nunca fue llamado para resolver ninguna disputa, como sostuvo el Mayo, pues incluso mencionó que estuvo fuera durante todo el 25 de julio y regresó en las primeras horas del día siguiente.

Además, posicionó que los problemas del estado que dirige se resuelven a través de las instituciones del Gobierno, al tiempo que acusó que se le busca "hacer narco a la fuerza" por ser originario de Badiraguato, cuna de importantes capos de la droga mexicanos como el Chapo o Rafael Caro Quintero, entre otros.

Dijo que este es un estigma que se tiene sobre las personas originarias de esta localidad en el norte de México y defendió que, por el contrario, las personas de Badiraguato y el estado de Sinaloa "es gente buena, trabajadora".

Asimismo, consideró que este tipo de casos buscan manchar su imagen "y de paso" la del presidente López Obrador.

El gobernador explicó a medios locales que durante los hechos del jueves 25 de julio él se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, California.

"Yo me enteré en la tarde noche porque estaba fuera de la ciudad, y lo digo claramente, estaba en Los Ángeles, me había ido ese día", explicó.

Una de las versiones explicadas es que la avioneta donde trasladaron al Mayo Zambada después de ser privado de su libertad partió de Culiacán, a lo cual el gobernador insistió no tener conocimiento de absolutamente nada del tema.

Sobre la versión de la reunión entre El Mayo y Melesio Cuén, el gobernador Rocha se limitó a responder que no quiere hablar de ese tema.

"Porque en primer lugar a mí no me consta ni la puedo calificar como viable o no, simple y llanamente no me consta nada de lo que se haya dicho al respecto, y finalmente quiero honrar la muerte de Héctor Melesio, fue adversario político, pero no puedo hablar mal de él, yo no sé si las versiones esas tienen algún sustento".

Melesio Cuén fue asesinado ese mismo jueves 25 horas más tarde de que se diera a conocer la detención de Zambada García junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.

Con información de EFE y APRO.



## ZAMBADA TIENE RAZÓN; UN AGENTE DE LA FISCALÍA FUNGÍA DE SU GUARURA: EMEEQUIS

n relación al policía de investigación con el nombre de Rosario Heras mencionado por Ismael Zambada como miembro de su equipo de seguridad, la Fiscalía de Sinaloa reconoció su identidad y afirmó que sigue en calidad de desaparecido.

"Se informa que, si existe un agente activo de investigación con el nombre señalado de Rosario Heras, adscrito a órdenes de aprehensión, quien contaba con su periodo vacacional del 15 al 30 de julio de 2024".

La familia del policía presentó denuncia por su desaparición el 28 de julio.

De acuerdo con esa versión, el 25 de julio (día del arresto de Zambada) salió a visitar a sus padres en la sindicatura de Culiacancito.

En su carta de este sábado, "El Mayo" Zambada menciona al policía cuando narra cómo fue engañado por Joaquín Guzmán López para asistir a una supuesta reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya y el exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

De acuerdo con la información de EmeEquis, el 25 de julio alrededor de las 11 de la mañana, el capo, al ingresar al lugar pactado, el sitio de eventos Huertos del Pedregal, dos de sus guardias se quedaron en el perímetro y dos más, entre ellos Rosario Heras, ingresaron con él.

Dice que Melesio Cuén era su amigo, a quien saludó ese 25 de julio y que fue asesinado ahí mismo en el lugar donde fue secuestrado, en contraste con la versión oficial de un homicidio al tratar de despojarlo de su camioneta.

"Héctor Cuén fue un amigo mío desde hace mucho tiempo, lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha visto o escuchado de ellos desde aquel día", dice Zambada en la carta divulgada por su abogado, Frank Pérez.

En esa misiva Zambada aclara que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad por parte de Joaquín Guzmán y sus sicarios.

Finalmente, en el avión que aterrizó en Nuevo México sólo iban el piloto, Zambada y Guzmán, quien es hijo del "Chapo" Guzmán, preso de por vida en Colorado, Estados Unidos.

Ahí fue arrestado por agentes federales y actualmente se encuentra preso en El Paso, Texas, en espera de ser trasladado a Nueva York.

De acuerdo con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, Estados Unidos no participó en el arresto de los capos.

Guzmán se entregó por su propia voluntad y según lo que observaron los agentes de Estados Unidos, Zambada aterrizó en EU por la fuerza.

#### ¿ROBO DE CAMIONETA?

La Fiscalía estatal, a cargo de Sara Bruna Quiñonez, se mantuvo en su primera versión de un intento de robo de auto que desencadenó la agresión a balazos de Cuén ese mismo 25 de julio por la tarde.

Esto contrasta con la versión de Zambada en su carta, en la que asegura que Melesio Cuén fue asesinado en Huertos del Pedregal.

"La Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, precisó que la carpeta de investigación continúa trabajándose por todo un equipo ministerial, peritos e investigadores, cuya principal línea, sin descartar ninguna otra que pueda surgir en el transcurso de las indagatorias, se establece la tentativa del robo de vehículo.

"Esto consta en las declaraciones del principal testigo de los hechos, acompañante y amigo muy cercano de la familia de Héctor Melesio Cuén, así como en otras pruebas videográficas y periciales", se lee en el comunicado emitido por la Fiscalía de Sinaloa este sábado.

La Fiscalía está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General de la República en caso de que atraiga la investigación, como lo pidió este sábado Rocha Moya.

#### LA POSIBLE JUGADA MAESTRA DE ZAMBADA QUE APLICARÍA PARA **REDUCIR SU CONDENA EN EU**

Por Redacción / El Independiente

smael "El Mayo" Zambada dio a conocer este 10 de agosto una misiva en donde se detalla de forma cronológica la forma en la que el líder del Cártel de Sinaloa fue traicionado por su ahijado Joaquín Guzmán López para, supuestamente, ser llevado a los Estados Unidos donde ambos fueron arrestados.

En un comunicado, dado a conocer durante la mañana del sábado, Zambada García explicó su versión de cómo sucedió su secuestro hasta su traslado al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, EU.

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil, el ex agente de la DEA aseguró que "Mayo Zambada no es una persona ignorante. No estuvo en el negocio del narcotráfico y llegó a hacer el líder del cártel más poderoso del mundo, por ser ignorante".

"Pienso que él no escribió esa carta. Esa carta fue escrita por el abogado y para mí era totalmente ilógico. Mayo Zambada, que tiene una recompensa por su cabeza de 15 millones de dólares, sale de la sierra y se mete a la zona de Culiacán, donde todo el mundo lo conoce, para estar ahí con el gobernador de Sinaloa y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y hablar sobre una disputa que ambos tienen de quién debe de estar encargado de esa universidad. Eso no tuvo nada de sentido".

Mike explicó que Zambada no pudo dejar pasar que hombres armados y vestidos de militar estuvieran en la reunión a la que fue convocado, al tiempo que tampoco dejaría pasar que Iván Archivaldo Guzmán Salazar acudiera a la reunión, porque era su enemigo.

#### ¿DÓNDE ESTABA SU ESCOLTA **CUANDO TODO ESTO ESTABA PASANDO?**

"La pregunta aquí es, ¿dónde estaba su escolta cuando todo esto estaba pasando? Todo lo que cuentan ahí no tiene sentido para mí, sabiendo cómo piensan los narcos", expresó el ex agente de la DEA.

"El abogado defensor está tratando de formar una defensa para Mayo Zambada. Yo todavía sigo con que fue una traición, un engaño. La carta es como tratando de formar la defensa", indicó Vigil quien piensa que de seguir con la narrativa de secuestro, su juicio quedará anulado y tendría que ser deportado a México.

Apuntó que lo que no saben los abogados de Mayo Zambada, Ray Velarde y Frank Pérez, es que en el caso de Humberto Álvarez Machine, doctor que supuestamente estaba en el interrogatorio y tortura al ex agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena en 1985, y quien fue secuestrado en territorio mexicano para ser llevado a EU y ser juzgado, la Corte Suprema norteamericana determinó que para ellos no importaba si una persona era secuestrada mientras se demostrara su culpabilidad.

Álvarez Machine era un médico cirujano y ginecólogo de Guadalajara del cual se sospechaba que colaboró para drogar y mantener con vida al ex agente de la DEA. Esto para que no muriera al ser interrogado por Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

"Esa defensa de que fue secuestrado (El Mayo Zambada) no va a tener ningún valor aguí en los Estados Unidos. A Álvarez Machine lo liberó un juez, pero no era porque fue secuestrado. El juez dijo que no había suficientes pruebas suficientes y evidencia para juzgarlo. La Corte Suprema decidió en ese caso que no importa si fuiste secuestrado, tú estás adelante de la Corte y ahora te vamos a juzgar", explicó el ex agente de la DEA a Infobae México.

#### ¿TRAICIÓN DE CHAPITOS?

Por otro lado, Mike Vigil, también dio a conocer las dos razones de una posible traición entre líderes del Cártel de Sinaloa. "Un motivo fue para el beneficio de Guzmán López, pero también para su hermano Ovidio, que fue extraditado a los Estados Unidos el año pasado", señaló. Respecto al segundo motivo, el ex agente de la DEA opinó que para él fue una "venganza contra de El Mayo, porque la familia Zambada, el Vicentillo (Vicente Zambada Niebla), declaró contra El Chapo Guzmán en el juicio en Nueva York. Eso fue una traición muy grande para ellos".

Mike Vigil apuntó que Jesús Zambada García, alias El Rey Zambada, hermano de El Mayo, también declaró contra Los Chapitos.

"Uno beneficio, dos venganza. Ojo por ojo. Yo creo que eso es lo que sucedió con El Mayo. Pese a ello, le tenía confianza a Guzmán López porque él era su padrino".





**Foto: EFE** 

#### **BRÚJULA PÚBLICA**

#### LO URGENTE Y LO IMPORTANTE

La administración del

presidente López Obrador ha

generado varios frentes con

la administración Biden, entre

ellos destaca, la reducción en

las actividades de inteligencia

que desarrollaba el personal

de las agencias de seguridad

norteamericana debido al

arresto del exsecretario de

defensa, Salvador Cienfuegos

Por Rodolfo Aceves Jiménez\*

os temas de la relación bilateral con Estados Unidos no se integran en la misma canasta, aunque no dejan de ser importantes para la Casa Blanca y para Palacio Nacional.

Lo que para un gobierno tiene importancia para su contraparte no necesariamente puede serlo, aunque hay ocasiones en que se coincide. Mientras que México trata cada tema por separado, Washington los integra y los relaciona entre sí. Esto tiene ventajas y desventajas.

Los temas económicos son importantes, debido a que una buena parte del PIB nacional se nutre de los ingresos provenientes de la balanza comercial con Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial. En 2019 México tuvo un superávit en la balanza comercial con ese país por 153 mil millones de dólares.

Para Estados Unidos el tema político es relevante, en tanto contribuya al mejoramiento de los temas de su agenda bilateral con México. La relación de la administración del presidente López Obrador con la administración del expresidente Trump corrió bajo términos de cordialidad y mutuo respeto, debido a las coincidencias ideológi-

cas de ambos manda-

tarios, sin que el Estado

norteamericano se des-

viara de sus objetivos nacionales señalados en su Constitución.

Uno de los temas que Washington observa detenidamente es el desarrollo de las democracias. Asuntos vulneran el estado de derecho o sus instituciones, como la corrupción e impunidad, son temas que son analizados y desarrollados con sumo cuidado, en un ejercicio de múltiples escenarios y con distintos grados de complejidad.

Por esta razón es que los pasos de la actual administración del presidente Biden es con cautela y prudencia, incluso, esta podría ser la razón por la que Estados Unidos no ha

designado aún a su embajador y sólo sostiene a un encargado de negocios.

La administración del presidente López Obrador ha generado varios frentes con la administración Biden, entre ellos destaca, la reducción en las actividades de inteligencia que desarrollaba el personal de las agencias de seguridad norteamericana debido al arresto del exsecretario de defensa, Salvador Cienfuegos, así como los señalamientos que organizaciones no gubernamentales mexicanas reciben dinero de los Estados Unidos con fines eminentemente políticos, esta última actividad en un nacionalismo dirigido en una coyuntura electoral. No se olvida la liberación de Ovidio Guzmán.

Las relaciones militares mexicanas y norteamericanas parece que prefieren dejar a los civiles el manejo de la política y la diplomacia, debido a la despolitización de los temas de la agenda de seguridad y defensa, con sus excepciones.

> Caso concreto, la detención o entrega de Joaquín Guzmán López y de Ismael Zambada García, que todo parece indicar que fue realizada en territorio mexicano, pero sin la participación o intervención de autoridades de seguridad mexicanas y que demuestra la insatisfacción del gobierno de Biden con la política de seguridad mexicana, o bien, con el desempeño de

las autoridades de nuestro país. Todavía no está aclarado y hay más dudas que certezas.

La seguridad oscila entre lo urgente e importante para las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos, en un escenario de diferencias estructurales, con una alta carga de tendencia a lo coyuntural y de un poco de prudencia proveniente de la desconfianza política.

\*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com X: @racevesj



Foto: Archivo Cuartoscuro



Foto: Cuartoscuro

#### **CRÓNICA POLÍTICA**

# LA REFORMA INDÍGENA, LA PROMESA PENDIENTE DE AMLO

No es fácil confeccionar

una reforma constitucional

indígena, primero porque hay

instrumentos internacionales

que obligan a consultar a

los pueblos y comunidades

indígenas cuando se elabora

un andamiaje jurídico

aplicable a éstas; luego

porque cada núcleo indígena

tiene sus propias costumbres

y necesidades jurídicas

Por Rosy Ramales\*

n su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió dar prioridad a las personas indígenas durante su gobierno.

Pero amén de todas las acciones realizadas a favor de los pueblos y comunidades indígenas, todavía hay una asignatura pendiente en el sexenio del tabasqueño: La reforma indígena.

Apenas a principios de año presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena. Casi cinco años en su confección, encargada en gran parte al oaxaqueño Adelfo Regino Montes, director de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y, quien, por cierto, fuera asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el marco de los Diálogos de

San Andrés sobre los Derechos y Cultura Indígenas, en Chiapas.

No es fácil confeccionar una reforma constitucional indígena, primero porque hay instrumentos internacionales que obligan a consultar a los pueblos y comunidades indígenas cuando se elabora un andamiaje jurídico aplicable a éstas; luego porque cada núcleo indígena tiene sus propias costumbres y necesidades jurídicas. En Oaxaca, por ejemplo, cada pueblo indígena es considerado por las

mismas personas indígenas como una nación, con todo lo que representa este concepto. Sin embargo, una de las demandas en la cual coinciden los pueblos indígenas es que éstos sean considerados como sujetos de derecho, porque hasta ahora sólo se les da el carácter de entidades de interés público; incluso fue una de las peticiones cuando el levantamiento zapatista.

La iniciativa y ahora el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, de reforma al artículo 2° de la Constitución Política, ya plantea reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con respeto irrestricto a sus derechos humanos.

Es, podría decirse, la adecuación principal de la reforma indígena, que abarca más y diversos aspectos como, por ejemplo, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar en la construcción de modelos educativos, un reconocimiento más amplio a sus usos y costumbres y la participación de la mujer en condiciones de más equidad.

Ahora solo falta el aval del pleno legislativo para concretar la reforma. Aunque es incierto si ha de aprobarse por la actual Legislatura o la próxima a instalarse en 1° de septiembre.

Pero si no se aprueba antes de concluir este mes (en que finaliza el sexenio), AMLO habrá dejado la asignatura pendiente, aun cuando esté a punto de aprobarse y le dé continuidad su sucesora, Claudia Sheinbaum.

#### LOS JUICIOS NULIDAD

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sesiona este lunes 12 de agosto para resolver los juicios de inconformidad mediante los cuales la oposición solicita la nulidad de la elección presidencial, y un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía presentado

por Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial opositora.

Seguramente el Pleno de la Sala Superior (probablemente por mayoría de votos) dará revés a tales medios de impugnación.

Hasta ahora, la oposición no ha conseguido revertir ni un solo voto de la elección presidencial, la cual ganó la morenista Claudia Sheinbaum Pardo; mucho en parte, porque la oposición no ha sabido impugnar.

Por ejemplo, en la sesión anterior el Pleno

dio revés a juicios en los cuales el PRD pedía la nulidad de alrededor de 40 casillas porque la votación fue recibida por personas que no fueron seleccionadas como funcionarios de las mesas directivas de casilla

Pero no refirió los nombres de éstas, por lo que la mayoría de los magistrados se pronunció por no aprobar argumentos genéricos.

Y tienen razón, no se puede resolver de oídas; tiene que haber certeza.

En fin, después de esta sesión (si ya no hay más medios de impugnación que resolver de los 243 presentados en contra de la elección presidencial) vendrá el cómputo final y la calificación de la elección para que la Sala Superior entregue la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum como Presidenta Electa.

Y ya lo adelantó la magistrada presidenta, Mónica Soto Fregoso, la sesión de calificación se prevé para el miércoles 14 de agosto; y al día siguiente, la entrega de la constancia. Y tan-tan, habrá concluido el proceso presidencial.

\*rosyrama@hotmail.com

# XÓCHITL BRAVO, COORDINADORA POR 'LÍNEA' DE SHEINBAUM

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín

os diputados de Morena vetaron a Víctor Romo para la coordinación, mientras que Martha Ávila se hizo a un lado para que el grupo parlamentario pudiera designar por consenso a la diputada Xóchitl Bravo, cercana a Claudia Sheinbaum -quien dio la línea-, de quien fue su directora de Desarrollo Social en la Delegación Tlalpan.

Bravo ganó su reelección por el distrito 14 de Tlalpan. Durante la Segunda Legislatura no formó parte del grupo parlamentario de Morena, porque se fue a apoyar a la diputada Elizabeth Mateos para que creara su "asociación parlamentaria". Con ello, además de ganar un voto Morena, tuvieron más recursos por prerrogativas y pudo presidir la Comisión de Participación Ciudadana.

En 2023, Bravo buscó ser la candidata de Morena para la Alcaldía de Tlalpan en la encuesta interna junto a Carlos Hernández Mirón, Pedro Haces y Gabriela Osorio, quien resulto la ganadora de la interna y posteriormente de la elección Constitucional.

Además de que Xóchitl Bravo es allegada a Sheinbaum, tiene muy buena relación con Martí Batres y Clara Brugada, porque todos ellos están muy metidos en los temas inmobiliarios, vivienderos, como se les llama. Tras ser elegida para encabezar la fracción parlamentaria, Bravo Espinosa anunció que priorizarán la agenda política de la presidenta electa, así como de la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada.

Afirmó que Morena actuará de forma responsable y estarán abiertos al diálogo para construir acuerdos en beneficio de la CDMX. "No estaremos a caprichos de la oposición". Y añadió: "Lo prioritario es el proyecto, el segundo piso de la transformación. Hay un proyecto de nación y de ciudad y un grupo parlamentario fuerte para defender los derechos de los habitantes de la ciudad".

Dentro de su trayectoria política, Bravo también estuvo a cargo de la Dirección General de Servicios del Congreso local en la Primera Legislatura. Es considerada un líder social entre la militancia tlalpense.

Acerca de su Alcaldía dijo que ha enfrentado deficiencias en la ejecución de proyectos, desde la falta de obras significativas hasta problemas en temas fundamentales como seguridad y acceso al agua.

Asimismo, ha comentado que uno de sus objetivos es ser reconocida como una como legisladora y líder comunitaria, que representa y apoya la transformación de Tlalpan, cercana con la gente y atendiendo sus necesidades en acciones en el Congreso.

"No le vamos a fallar a este extraordinario Grupo Parlamentario, donde todas y todos somos parte de la construcción de este proyecto de nación. Tenemos una responsabilidad muy grande, que nos fue concedida el pasado dos de junio, de no quedarle mal a la gente de esta Ciudad. Eso es algo que vamos a velar siempre en el Congreso, pero también con nuestros compañeros aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde", concluyó.



#### **MENSAJE POLÍTICO**



www.cdmx.info

#### DIPUTADOS DE MORENA DESCONFÍAN DE SU VICECOORDINADORA

Por Alejandro Lelo de Larrea

n la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aceptaron el nombramiento de Brenda Ruiz como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, pero sólo por disciplinarse, por aceptar la línea que venía no sólo de Clara Brugada, jefa de Gobierno electa, sino de la misma futura presidenta, Claudia Sheinbaum.

Varios cuentan que les da cero confianza Ruiz, porque temen que si la invitan a una reunión, tienen una junta con ella, una negociación, una charla privada, vaya a grabarlos y después subir a redes sociales el material, o que lo utilice con otros fines. No tienen garantías de que no los vaya a balconear.

Hay otras razones por las que no confían en ella: viene de PRI, pero antes fue panista, formada en el conservadurismo, en la derecha, donde traicionó a diversos personajes, sobre todo a Jorge Triana y a Federico Döring, a quien en una reunión privada le tomó fotos y video cuando él estaba ebrio, con toda la malicia para afectar su imagen.

Otra razón por la que no se fían de Ruiz es que pertenece al grupo político que encabeza el ex perredista, ex pevemista y ex priísta Adrián Rubalcava, quien traicionó a los ediles de oposición, que en el 2021 conformaron la Unión de Alcaldes de la CDMX, y él siempre participó como un "Caballo de Troya" de Sheinbaum.

La historia de los videos de Ruiz data de agosto de 2016, cuando acababa de renunciar al PAN -donde apenas era diputada suplente-. El 13 de agosto la invitaron al cumpleaños de la entonces senadora panista Mariana Gómez del Campo, y aprovechó esa circunstancia para hacer un trabajo político de cañería para Jorge Triana, quien en esos días tenía el sueño quajiro de ser presidente de la Cámara de Diputados.

Al PAN le tocaba presidir la Cámara de Diputados del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017. Gustavo Madero, Triana y Federico Döring se enfrascaron en una guerra a ver quién era el elegido por Ricardo Anaya, entonces presidente del PAN.

El tema que hizo escándalo fue la difusión en redes sociales de una llamada telefónica entre Ruiz y Triana, en la que de entrada ella le reporta: "Misión cumplida", porque le cuenta que tiene fotos y videos de Döring ebrio. "Hice que le tomaran 100 fotos con el vaso de whiskey en la mano, y yo traigo como tres", le afirma a Triana con emoción.

Ambos se ponen de acuerdo para filtrar los audios a un medio de comunicación nacional, en una columna muy leída sobre versiones periodísticas off the récord. Ese rotativo difundió el 24 de agosto de ese 2016 parte del contenido de la llamada, en la que Ruiz le cuenta a Triana "todo el chisme de la fiesta". Le insiste que charló con Döring, a quien incluso le preguntó qué opinaba de Triana: "Es un buen muchacho. Tiene a Santiago (su padrino político)", le respondió Döring. A propósito de ello, en la llamada Triana se autodescalifica: "O sea soy un pendejo, wey".

Una de las cosas que gente cercana a Döring afirmó en esa reunión, es que de ninguna manera Madero iba a quedar como presidente de la Cámara. Y así fue: los primeros seis meses presidió Javier Bolaños, de Morelos, y el segundo semestre Guadalupe Murguía de Querétaro.

En esos días, cuando se difundió la llamada con Triana en redes sociales, le atribuyeron a Brenda Ruiz que ella misma la grabó y la hizo pública. O sea, también traicionó a Triana. No se ve cómo en Morena le van a tener confianza. Lo veremos.

#### **GLORIETA DE COLÓN**

#### **BATRES VA POR SU 'CARTEL** VIVIENDERO' DESDE EL INFONAVIT

**Y** apunta que Martí Batres será el próximo director general del Instituto del

Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), posición desde donde pretende consolidar su "cartel viviendero", pues cerrará la pinza con la Secretaría de la Vivienda de la Ciudad de México que va a crear Clara Brugada, y se prevé la encabece Gerardo Villanueva, personero de Batres. Esta ruta la ha trazado el todavía jefe de

os reiteran Gobierno desde hace más de 25 años que todo creo la asociación Benita Galeana, que supuestamente da vivienda a capitalinos, pero la realidad es que son puras promesas y sacadera de dinero a quienes se adhieren a esa organización viviendera. Desde el inicio del actual gobierno, Batres se metió fuerte al tema inmobiliario, primero con César Cravito al frente de la Comisión para la Reconstrucción, quien también es muy cercano a él, lo mismo que Jabnely Maldonado, la actual titular. Uno de los asuntos oscuros ahí es cuántas viviendas reconstruyó la fundación del empresario más acaudalado, pero que

se las cobraron al erario. Sheinbaum ya le aseguró un cargo en su Gabinete a Batres, y todo apunta a que será el Infonavit, desde donde va a quererpara cerrar la pinza de su "cartel viviendero".

#### **ÁVILA, PRESIDENTA EL CONGRESO**

Diputados de Morena fueron muy claros a la hora de designar a su coordinadora: si Sheinbaum le debe algo a Víctor Romo, que se lo pague ella en el Gobierno Federal. Esto, porque se decía que por ello le iba a tocar la coordinación al también ex alcalde de Miguel Hidalgo. Hoy todo apunta que Sheinbaum tendrá que pagarle con algún cargo en el Gobierno Federal, y no se perfila que le vayan a dar algo importante, pero no tendrá de otra más que aceptar, porque en el Congreso lo perfilan sólo como diputado raso, pues nos afirman que se hizo a un lado de la coordinación la diputada Martha Ávila, pero a cambio va a ser la presidenta de

la Mesa Directiva para que ella encabece la sesión de cambio de estafeta de Clara Brugada por Batres, el 5 de octubre. En unos cuantos días se confirmará, nos aseguran.



Foto: Especial

# LA LARGA LUCHA POR EL ESTADO ENTRE NEOLIBERALISMO Y POPULISMO AMLO REFORMA EL ESTADO NEOLIBERAL DE SALINAS 1982-2018

Por Centro de Estudios Políticos, Económicos y de Seguridad / El Independiente

omo lo anunció desde el inicio formal de su campaña presidencial en 2018, Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a dar por cancelado el ciclo neoliberal mexicano 1982-2018 y que su propuesta giraría en torno a un posneoliberalismo. Las reformas ya realizadas y el paquete de modificaciones anunciado el pasado 5 de febrero y preaprobado por el Congreso dibu-



**Fotos: Archivo Cuartoscuro** 

jan una verdadera contrarrevolución neoliberal del Estado y el regreso del Estado social como el conductor y representante del desarrollo con objetivos sociales.

A la propuesta lopezobradorista ha querido insertársele el epíteto de populismo, y el propio presidente de la República no se muestra muy cómodo con esa caracterización. Sin embargo, en el proceso histórico del país se configuró el populismo como el gran proyecto social de la Revolución Mexicana y al frente de la dirección política e ideológica del proceso se colocó al Estado como el representante de los mexicanos no propietarios de medios de producción, frente al proyecto de mercado o --como una concesión desigual-- de economía mixta que representaban los empresarios.

La caracterización del populismo mexicano escapa de los prototipos latinoamericanos: Brasil, Argentina, Venezuela, entre otros, porque no fue un proyecto que se definiera en una élite y se le impusiera las bases, sino que surgió desde la correlación de fuerzas sociales de la Revolución que determinó el equilibrio Estado-mercado desde la definición de la Constitución mexicana de febrero de 1917. En su estudio seminal La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo régimen (editorial ERA, 1971), el politólogo Arnaldo Córdova definió con claridad la configuración histórica del populismo surgido del equilibrio de las fuerzas sociales que ganaron la Revolución. Y más aún, en su breve ensayo La formación del poder político en México (ERA, 1972) señaló con claridad que "en México el Estado se convierte a partir de un cierto momento en el principal promotor, si no es que en el único, del desarrollo social, debido sobre todo a la enorme dispersión de los factores productivos y a la debilidad de las relaciones económicas de producción".

En ese contexto, la disputa por el Estado, su dirección política y el control de los instrumentos de decisión constitucionales representa la definición del poder político en México para delimitar el rumbo del desarrollo económico y sobre todo social de la República. La batalla por el control de los instrumentos de definición del Estado comenzó con la transformación del Partido Nacional Revolucionario (de jefes militares) como Partido de la Revolución Mexicana (con dominio de las clases productivas organizadas de manera corporativa) por parte del presidente Cárdenas, con lo cual se constitucionalizó el proyecto nacional.

Y desde entonces, la Constitución se convirtió en el campo de batalla de las diferentes corrientes ideológicas, económicas, políticas y sociales para tomar el control del rumbo de la República.

De 1946 a 1982 se realizaron reformas constitucionales para transitar del proyecto constitucional de la Revolución Mexicana como modelo populista hacia el modelo de economía mixta, comenzando con la reforma contrarrevolucionaria de la Constitución para enfrentar y liquidar la reforma agraria cardenista con el amparo a los latifundistas. En ese período, el Estado ejerció su derecho a definir las posibilidades del desarrollo, pero ya casi obligado a negociar con los empresarios y los inversionistas extranjeros las reglas que fueron aflojando el contenido social de la Constitución.

El proyecto neoliberal arrancó el 3 de febrero de 1983, a un mes de iniciado el Gobierno de Miguel de la Madrid, con la iniciativa de reforma del artículo 28 constitucional para elevar a rango de Carta Magna la rectoría del Estado, pero no como lo pedían en los sectores progresistas para reconfigurar la capacidad de intervención pública en el pro-



Fotos: Archivo Cuartoscuro



Fotos: Archivo Cuartoscuro

ceso económico para beneficiar a los sectores populares, sino más bien para limitar el intervencionismo público en sectores económicos que los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo habían convertido en una expansión del Estado en la producción. Esta reforma redefinió la propiedad pública en empresas estratégicas y prioritarias y puso a la venta o en liquidación a muchas otras que no caían en el rubro de necesidad pública. Con

esta reforma se fijó en la Constitución el límite de la intervención del Estado en la economía.

En un discurso pronunciado en 1985 como secretario de Programación y Presupuesto y estratega del proyecto de reforma del Estado, Carlos Salinas de Gortari dio el paso siguiente: liquidar el concepto de Estado social constitucional y arribar al modelo ideológico conservador del "Estado autónomo" sin representación de clase popular en el



Fotos: Archivo Cuartoscuro



Fotos: Archivo Cuartoscuro



Fotos: Archivo Cuartoscuro

aparato público, cerrando con ello el ciclo de que el Estado respondía a los intereses de las clases populares no propietarias de medios de producción.

Con una candidatura presidencial que era la continuidad del modelo neoliberal del sexenio de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari inició un gran ciclo de reforma constitucional para modificar los artículos que provenían del compromiso revolucionario y quitarles sus vinculaciones políticas, ideológicas y de clase: la educación más como aparato ideológico de la clase gobernante y no como el instrumento de liberación que pensaba el presidente Cárdenas con su educación socialista, la reformulación de los artículos 27 y 28 constitucionales para privatizar la economía pública --regresó la banca a los empresarios y

regaló Telmex a Carlos Slim Helú-- y terminar con el ejido como propiedad comunal a fin de que se pudiera venderse a empresarios agropecuarios, reconoció con la reforma del 130 la existencia de la Iglesia que la Revolución había mantenido fuera de reconocimiento por haberse opuesto a la propia Constitución de 1917 y haberse alzado en armas contra ella en la contrarrevolución cristera y dio el cerrojazo con la nueva definición productiva del Estado en función del Tratado de Comercio Libre con Estados Unidos, subordinando la economía mexicana a las necesidades de la economía sobre todo estadounidense.

La reforma política e ideológica de Salinas rompió con mucha precisión la articulación que existía entre el proyecto político e ideológico de la Revolución Mexicana vía el PRI y a través de la Constitución: en 1992, como un acto que preparaba la sucesión presidencial de 1994 a favor del presidente nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Salinas acudió a las instalaciones del partido para decirles a los priistas en su propia casa que el PRI ya no era el partido de la Revolución Mexicana que había pensado y diseñado Cárdenas y que el fundamento ideológico del nuevo partido excluía el concepto de Revolución Mexicana y lo sustituía por el de "liberalismo social", un acto político que representó la definición formal del neoliberalismo de mercado como el fundamento Del PRI.

La disputa ideológica por el PRI y la Constitución se presentó en la clase dirigente el 6 de marzo de 1994 cuando el candidato presidencial priista Colosio pronunció un discurso que alejaba su campaña y su próximo Gobierno de los fundamentos del neoliberalismo salinista, reconocía que la desigualdad social y jurídica entre los mexicanos de las clases no propietarias y los mexicanos dueños de los medios de producción comenzaba con la política y de muchas maneras prefiguró el cambio de rumbo del neoliberalismo salinista a un intento por recuperar el rumbo del proyecto social cardenista.

La candidatura de Zedillo como sustituto del asesinado Colosio corrigió el enfoque político de la campaña presidencial del PRI: Zedillo abandonó el discurso social de Colosio y recuperó el proyecto neoliberal de Salinas de Gortari. La derrota presidencial priista en 2000 y 2006 no cambió el rumbo ideológico del conservadurismo neoliberal, porque los sectores progresistas se salieron del PRI, fundaron el PRD y no pudieron construir un discurso sólido para convertirse en una alternativa al no neoliberalismo del PRI. El PAN ganó las elecciones en 2000 y 2006 y el rumbo neoliberal se mantuvo a través del poder del Estado concentrado en la Secretaría de Hacienda, cuyos titulares formaban parte del grupo ya conocido como los Chicago boys mexicanos o neoliberales que estudiaron en la escuela conservadora de Chicago.

Peña Nieto significó el regreso de Salinas al PRI a la conducción neoliberal de la República; apenas logró el 38% de los votos, pero pactó alianzas con el PAN y con el PRD ya en manos de los neoliberales, Los Chuchos y Guadalupe Acosta Naranjo, y entre todos ellos lograron la aprobación de once



**Fotos: Archivo Cuartoscuro** 

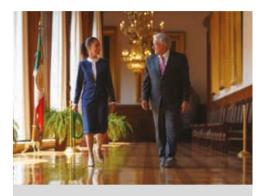

**Fotos: Archivo Cuartoscuro** 

reformas estructurales como segunda gran revolución neoliberal: privatizaron la energía, tomaron el control del Instituto Electoral para darle un portazo al populismo lopezobradorista, potenciaron los organismos autónomos para quitarle poder y control al Estado sobre la economía y terminaron con los beneficios a los trabajadores que les había otorgado el artículo 123 de la Revolución Mexicana.

El ciclo populista 1934-1982 había consolidado un Estado social, con una base de masas para la confrontación con el empresariado conservador y un crecimiento económico promedio anual de 6%; el ciclo neoliberal reprivatizó la economía pública, terminó con la economía social, subordinó el aparato productivo mexicano al Tratado con Estados Unidos y polarizó a la sociedad mexicana en 80% que sobrevive con una a cinco restricciones sociales y solo el 20% que vive sin problemas ni restricciones económicas ni sociales.

Las reformas del presidente López Obrador liquidan el Estado neoliberal de Salinas y reconstruyen el Estado social cardenista.



Fotos: Archivo Cuartoscuro



Fotos: Archivo Cuartoscuro

#### PONEN FIN A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MEDIANTE DICTAMEN

Por Redacción / El Independiente

ue presentado el Decreto mediante el cual se pondrá fin a los organismos autónomos a través de la derogación del Apartado C del Artículo 26 de la Constitución Mexicana que instituye al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para que ahora sus funciones sean realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En materia energética y de competencia económica. Se propone la modificación del texto del Artículo 28 de la Constitución Nacional para extinguir los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, con el propósito de que la Secretaría de Energía cuente con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica en materia energética y de hidrocarburos.

Propone la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica, con el objeto de que ahora la Secretaría de Economía garantice la libre competencia y concurrencia.

A su vez, contempla la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que, en su lugar, la Secretaria de Infraestructura, Comunicación y Transportes garantice el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

Cabe destacar que la adición que se propone se sustenta en el artículo 1340 con la finalidad de que se establezca como principio constitucional evitar crear entes públicos innecesarios bajo figuras de entes descentralizados o desconcentrados que, al final, redundan en funciones

Cabe destacar que las Legislaturas de las entidades federativas, tendrán el plazo máximo de un año contados a partir de la expedición de la legislación a la que alude el artículo Segundo transitorio para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Una vez que entre en vigor la legislación a la que hace referencia el artículo Segundo transitorio, se entenderán extintos los entes públicos a los que hace referencia el presente Decreto.

En tanto, los actos jurídicos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los Organismos garantes de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, con anterioridad a que entre en vigor la legislación secundaria, surtirán todos sus efectos legales.

Los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de los Organismos garantes de las entidades federativas, concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación a que aluden los artículos Segundo y Cuarto transitorios, respectivamente, salvo aquellos cuya vigencia de su nombramiento concluya previamente.

Lo mismo sucederá con las designaciones que derivan del organismo señalado en el artículo 3o, fracción IX, que se deroga conforme al presente Decreto.

Trascendió que cuando para efectos de integrar el quórum del organismo público de que se trate, requiera realizarse un nuevo nombramiento, la temporalidad de este no podrá exceder en ningún caso a la entrada en vigor de las leyes secundarias.

Fuente: Dictámenes e iniciativas del gobierno federal.



Foto: Cuartoscuro

# EL LIBRO NEGRO DEL PRI de Carlos Ramírez Escanear el código QR para ingresar a la página en Amazon Versiones digital e impresa. ¡Adquiéralo en Amazon!



Foto: Cuartoscuro

# PRESENTAN DECRETO SOBRE LA GUARDIA NACIONAL

Por Redacción / El Independiente

Presenta decreto en el que se garantiza que la jurisdicción militar no se podrá extender a personas que no pertenezcan al Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional, se modificaron 12 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se trata de los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 cuyo objetivo central es definir que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil.

Añade que la Guardia Nacional en el ámbito de su competencia, corresponde la persecución de los delitos, sujeta al ministerio público y que sus funciones se deben limitar a las que le atribuyen la Constitución y sus leyes.

También precisa que la Guardia Nacional es fuerza de seguridad pública, profesional, permanente, de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional y que, en ese carácter forma parte del sistema nacional de seguridad pública y ejecuta la estrategia nacional de seguridad pública.

Dicho dictamen establece además que ningún extranjero puede formar parte de la Guardia Nacional en tiempo de paz.

Es de señalar que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes... racionalidad y austeridad republicana.

De igual, se transfieran a la Secretaría de la Defensa Nacional, los recursos pre-

supuestarios y financieros que correspondan, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública.

A su vez, el personal naval que actualmente forma parte de la Guardia Nacional permanecerá integrado a esta, conforme a la reclasificación señalada en el Transitorio Tercero.

Cabe destacar que estas modificaciones sentarán precedentes para que al interior del gobierno federal sea posible definir los criterios mediante los cuales la Guardia Nacional tendrá funciones dentro del territorio mexicano, conforme a lo que mandata y estipula la Carta Magna.

Por último, establece que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen.

Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones para la estación de las tropas.

Fuente: Dictámenes e iniciativas del gobierno federal.



**Foto: Cuartoscuro** 

#### HACEN PÚBLICO DECRETO PARA **MODIFICACIONES AL SALARIO EN EL PAÍS**

Por Redacción / El Independiente

• e promovió e incentivó la iniciativa en materia de salarios dentro del Proyecto de dictámenes a las iniciativas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a fin de normar los criterios para que ningún servidor público en las 32 entidades de la República gane más que el Jefe del Ejecutivo Mexicano.

Por lo anterior se reforma el primer párrafo de la fracción VI del Apartado A; y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV, del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia salarios.

A su vez se estipula un Régimen Transitorio en donde el Congreso de la Unión y las legislaturas locales en el ámbito de su competencia marcan un plazo de 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor, aprobarán las leyes y modificaciones legales necesarias para ajustar el marco jurídico vigente a su contenido, salvo lo dispuesto en los nuevos párrafos tercero, cuarto y quinto del Art. 123 de la Constitución.

El plazo que se otorga al Congreso de la Unión para aprobar las leyes o modificaciones legales para ajustar el marco jurídico vigente al contenido de este Decreto es de 90 días naturales contados a partir de su entrada en vigor.

El salario a que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 123 de la Constitución materia de este Decreto es de 16,777.68 pesos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el IMSS actualizado por la inflación estimada para el año 2024.

A su vez, este monto se actualizará el 1° de enero de cada año, de acuerdo con la inflación estimada para ese año.

Dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del Decreto se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Banco de México y que tendrá por objeto complementar las pensiones a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 123 de esta Constitución. Cabe destacar que el objetivo de dicha reforma es reconocer el derecho de las personas trabajadoras a un salario real justo, revisable y actualizable anualmente sin estar por debajo de la inflación y un salario mínimo promedio a favor de los profesionales de la educación básica, salud y seguridad pública.

Lo anterior se explicó es con el ánimo de hacer efectivo este derecho social. Además, se propone establecer un piso de ingreso mínimo para satisfacer las principales necesidades de las y los servidores públicos encargados de la salud, educación y seguridad del país, pues permite visibilizar su importante labor que durante los gobiernos previos fue desdeñada e ignorada.

Es de destacar que el objetivo de esta reforma es reconocer el derecho de una pensión justa para personas trabajadoras, y de retiro para personas de 65 años y más, conforme al último salario promedio -no inferior al promedio registrado en el IMSSmanteniendo las personas de 60 años el derecho a una pensión garantizada que busca asistir a las personas mayores.

A su vez, un punto a destacar es disponer de que las personas trabajadoras accedan a una jubilación digna hasta con el 100 por ciento de su salario.

Del mismo modo, propone que las personas trabajadoras con 65 años para obtener este beneficio.

Otra de las acciones que están contempladas en este Proyecto de Decreto a las iniciativas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es facultar a la SHCP para que constituya el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que tendrá como objeto complementar las pensiones de los derechohabientes.

Fuente: Dictámenes e iniciativas del gobierno federal.



Foto: Cuartoscuro





Foto: Cuartoscuro

#### **ANUNCIAN DICTAMEN SOBRE** EL RÉGIMEN DE PENSIONES

Por Redacción / El Independiente

ue anunciado el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se propone la modificación del artículo 123° constitucional por el cual se reforma el tema de las pensiones en la República Mexicana.

Dicho decreto que pasará a votación en septiembre próximo propone entre otras cosas que las personas trabajadoras con 65 años que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 conforme a la Ley de Seguro Social, y las personas trabajadoras que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan bajo este régimen tengan derecho a una pensión.

Es de señalar que el dictamen propone modificaciones a la iniciativa original consistentes principalmente en técnica normativa y en la modificación de la redacción que refiere que la pensión será "igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estas acciones contemplan la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

A través de la redacción de este dictamen puntualiza de forma muy específica describe el monto a que se refiere la reforma (dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos con sesenta y ocho centavos 16,777.78), mismo que deberá ser actualizado cada año.

Refiere de donde provendrán las aportaciones para la conformación del Fondo. Mismo que tendrá, entre otras, las siguientes fuentes: o 75% de los recursos netos

Para ello, la propuesta plantea la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar cuyas aportaciones provendrán de diversas fuentes, entre ellas: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, entre otras, complementándose con aportaciones derivadas del reintegro de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación

Para ello, la propuesta plantea la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar cuyas aportaciones provendrán de diversas fuentes, entre ellas: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, entre otras, complementándose con aportaciones derivadas del reintegro de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

Otro aspecto que también contemple es convertir el sistema de financiamiento que administra el INFONAVIT en un Sistema de Vivienda para todas las personas trabajadoras sujetas al régimen del apartado A, en el que, además de la prestación para obtener crédito barato y suficiente, se lee brinde acceso a vivienda en arrendamiento.

En el esquema de arrendamiento la mensualidad que se cobre a la persona trabajadora no podrá exceder el 30% de su salario.

Cualquier persona con un año de cotización podrá acceder a la vivienda en renta propiedad del INFONAVIT, obteniendo el derecho de adquirirla si mantiene el pago de su renta por 10 años.

Fuente: Dictámenes e iniciativas del Gobierno Federal.



Foto: Cuartoscuro

## MODIFICAN PROYECTO DE DECRETO SOBRE EMPRESAS ESTRATÉGICAS NACIONALES

Por Redacción / El Independiente

as empresas estratégicas del gobierno federal como son Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de forma más reciente las Vía de Transporte Ferroviarios (Tren Maya) y (Tren Interoceánico), están contempladas dentro del Proyecto de dictámenes a las iniciativas del Gobierno Federal. Cabe destacar que la Iniciativa tiene por objeto contemplar al transporte ferroviario de pasajeros como un área prioritaria para el desarrollo nacional.

Así mismo, plantea consideraciones que habrá de tomar el Gobierno Federal al momento de otorgar asignaciones y concesiones a particulares para prestar el servicio ferroviario de transporte de pasajeros.

Para ello, realiza diversas modificaciones al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Según el Artículo 28° de la Carta Magna estos no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas correos, telégrafos y radiotelegrafía minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente.

Sin embargo, como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25° de esta Constitución; el Estado al ejercer en como iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señala que el artículo 23°, señala que la no se viola soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

Añade además que el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares, para utilizar las vías férreas y proporcionar el servicio de transporte de pasajeros por ferrocarril.

Sin embargo, los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que como objeto de dicha reforma el hecho de que la iniciativa permitirá la participación de las empresas privadas en las actividades de la industria eléctrica distintas a la de transmisión y distribución, y en ningún caso tendrá prevalencia sobre la empresa pública del Estado.

Además, la propuesta modifica la naturaleza jurídica de las Empresas Productivas del Estado por Empresas Públicas del Estado, lo cual beneficiará a la CFE al eliminar las desventajas frente a las empresas privadas.

Es trascendental señalar que en cuanto al artículo 28, en la parte "cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca.

Además, tendrán como objetivos asegurar el servicio público de la transmisión y distribución de la energía eléctrica, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y la provisión accesible de la electricidad, a través de la empresa pública que el Estado establezca.

Fuente: Dictámenes e iniciativas del Gobierno Federal.



Foto: Cuartoscuro

#### Encuentro Internacional sobre Independencia **Judicial** Reflexiones desde la judicatura 12, 13 y 14 **LUNES 12 DE AGOSTO** 09:50 - 10:50 INAUGURACIÓN Agosto 11:00 - 12:00 CONFERENCIA MAGISTRAL MARTES 13 DE AGOSTO moodle MESA 1. INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DEMOCRACIA 09:30 - 11:20 MESA 2. INDEPENDENCIA JUDICIAL COMO Registro de asistencia e PRESUPUESTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DOHH. MESA 3. EXPERIENCIAS DE CRISIS EN LA INDEPENDENCIA JUDICIAI MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO 14:00 - 15:30 MESA 4. FACTORES QUE FORTALECEN LA Foto X / @SCJN

#### HOY INICIA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LA SCJN

Por Redacción / El Independiente

partir de este lunes 12 y hasta el 14 de agosto se llevará a cabo el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial denominado Reflexiones desde la Judicatura en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este importante acto participará en la inauguración la ministra presidenta del Máximo Tribunal del país, la ministra Norma Piña Hernández, el representante de la ONU-DH, Jesús Peña Palacios y la Directora de la IU-UNAM, Doctora Mónica González Contró.

A su vez, al mediodía se llevará a cabo la Conferencia Magistral, con la participación de la juez Ali Lozada Prado, Presidente de la Corte Constitucional de Ecuador con la moderación de Alan García Campos, coordinadora de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina de México y del Alto Comisionado de las naciones unidas para los Derechos Humanos.

Para el martes 13 de agosto, se llevará a cabo la Mesa 1: "Independencia Judicial y Democracia" que encabeza la Dra. Laurence Pantin, directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia, además se contará con la participación del Dr. Julio Ríos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En la mesa 2 denominada Independencia Judicial participan la Dra. Francisca Pau Giménez y el Juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados para la Promoción de la Independencia Judicial, este importante acto se llevará a cabo en el auditorio José Vicente Aguinaco Valdés del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Para la mesa 4 a realizarse el miércoles 14 de agosto se impartirá el tema: Factores que favorecen la independencia judicial donde participa la Maestra, Úrsula Indacochea directora del Programa de la Fundación para el Debido Proceso.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

## JUECES Y MAGISTRADOS ANUNCIAN PARO DE LABORES POR LA REFORMA JUDICIAL

PRO.- Al considerarlos una simulación, jueces y magistrados federales del país rechazaron los foros de diálogo sobre la Reforma Judicial organizados por la Cámara de Diputados, por lo que anunciaron diversas acciones, entre las que destaca un paro de labores con fecha por definir, para defender la independencia judicial.

Mediante un comunicado, la JUFED (Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación) reprochó que durante los foros los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) no tuvieron oportunidad de participar.

"Se acordó concretar las acciones para hacer patente el rechazo a tales foros y para reforzar la defensa de la división de poderes y de la carrera judicial que es fortaleza de la independencia judicial", indicó la Asociación.

Además de rechazar absolutamente la designación de juzgadores por voto popular, la JUFED anunció la colocación de man-

tas para manifestarse contra los foros por ser una simulación.

"En la fecha de colocación de las mantas, lectura en todos los Circuitos de un posicionamiento de rechazo a la iniciativa de reforma constitucional por parte de la JUFED y de diversas organizaciones del Poder Judicial de la Federación", adelantó.

"Se considera seriamente la propuesta aprobada en asamblea general extraordinaria de 18 de junio de 2024 de realizar la suspensión de labores en fecha por definir". Las acciones detalladas por la JUFED serán sometidas a votación con las Directivas Regionales de la organización durante una reunión que se celebrará este viernes.

Este de agosto concluyeron los foros sobre la Reforma Judicial organizados por la Cámara de Diputados en los que, pese a que hubo integrantes del PJF invitados, destacaron los conflictos por no permitir la participación de los trabajadores de la institución.

Molestos, diversos trabajadores acudieron a las sedes donde se realizaron dichos foros a manifestarse por lo que consideraron una simulación, lo que provocó que integrantes de Morena y aliados, como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, acusaran a la ministra presidenta Norma Piña de enviar

a los inconformes a "reventar" los eventos. También, durante las últimas semanas algunos trabajadores del PJF acudieron a los foros donde participó la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, a promover la Reforma Judicial y la acusaron de mentir por afirmar que toda la institución es corrupta.



Foto Archivo Cuartoscuro (Imagen ilustrativa)

#### **POR LA ESPIRAL**



#### IRÁN, RUSIA, CHINA AVALAN A VENEZUELA

ABC ha publicado un artículo en el que da voz al expresidente Felipe González, que reprocha al también expresidente

José Luis Rodríguez Zapatero, el papel que está jugando como miembro del Grupo de Puebla en los resultados electorales en Venezuela.

En dicha publicación González echa en cara a Zapatero que sea el único integrante del Grupo de Puebla que acudió a Venezuela para las elecciones del pasado 28 de julio y no exija la revisión de las actas.

En este sentido, González destaca que otros dirigentes, también vinculados al Grupo de Puebla, como el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, han exigido la publicación de las actas, pero el expresidente español no lo ha hecho.

"El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, fiel al hasta ahora presidente, Nicolás Maduro, sostiene que este obtuvo 6.4 millones de votos, frente a los 5.3 millones de votos de su rival Edmundo Gonzá-

lez Urrutia.

Por el contrario, la oposición defiende que, según las actas que logró recopilar, su candidato fue el vencedor con 6.2 millones de votos frente a 2.7 millones de votos para el dictador Maduro".

"González considera que debería realizarse una verificación del resultado electoral en Venezuela mediante una organización internacional indepen-

diente y advierte de que debe hacerse pronto, porque sostiene, el gobierno de Maduro trata de alterar el sistema, acta por acta, mediante un grupo chino", de acuerdo con dicho diario.

Al respecto, le pregunté su opinión a Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien calificó de bochomoso el papel del expresidente Zapatero en el tema de las actas en Venezuela y lo señaló como una especie de lobby con una influencia para conectar negocios.

"Hay una cosa asquerosamente pragmática que son los negocios, esto al final, no es un tema político, ni ideológico... está gente no cree en ideas, ni cree en mística política; lo que cree es simplemente en poder y negocios y así están operando en los distintos países en una red de intereses ligados al poder y los negocios que mantiene este tipo de sistemas", afirmó el destacado político venezolano.

Han pasado más de diez días desde las elecciones celebradas en Venezuela y siguen sin aparecer las actas electorales que solo servirían para demostrar el fraude cometido por el dictador Nicolás Maduro que busca atropellar más a la democracia, ignorar la voluntad de la mayoría de los electores y perpetuarse hasta 2031.

Borges exiliado en Madrid me explicó que todo el fraude de Maduro se diseñó alrededor de hacer prácticamente imposible a la oposición venezolana tener el acta de cada una de las 30 mil 026 mesas de votación que hay en Venezuela.

Además, me reiteró que la idea de Maduro era que la oposición no pudiera armar el rompecabezas de las actas para darse él como ganador; sin embargo, el sátrapa no contaba con que se pudieran reconstruir las actas y quedase evidenciado que Edmundo González Urrutia ganó con una diferencia de más de 40 puntos porcentuales.

#### A COLACIÓN

Han pasado más de diez

días desde las elecciones

celebradas en Venezuela y

siguen sin aparecer las actas

electorales que solo servirían

para demostrar el fraude

cometido por el dictador

Nicolás Maduro que busca

atropellar más a la democracia,

ignorar la voluntad de la

mayoría de los electores y

perpetuarse hasta 2031

Hablé con Borges, sobre el papel que están jugando los países totalitarios y me comentó que inmediatamente, horas después del fraude, China y Rusia, apoyaron a Maduro y luego hubo otros países como Irán, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Bielorrusia que también se sumaron.

"Todo ese elenco de países anti occidente y anti democráticos del mundo.

Pero los países libres occidentales están apoyando fuertemente la democracia en Venezuela.

En ese frente internacional se ha abierto, digamos, una especie de posibilidad de lograr un acuerdo o algún tipo de negociación allí están por ejemplo Colombia, México, Brasil", me dijo.

Borges que enfrenta desde España cinco órdenes de cárcel, a petición del régimen dictatorial de Maduro, ubica el contexto de intereses entretejidos alrededor de Venezuela.

Lo que sí hay que destacar, me comentó Borges, es que detrás de Maduro está un me-

> canismo muy bien planeado donde Rusia, China e Irán saben del valor estratégico de tener de su lado, a un país como Venezuela.

> "Estamos hablando de una economía
> que tiene la cuarta
> parte de las reservas
> petrolíferas del mundo entero y tiene
> las octavas reservas
> de gas del mundo
> entero; y, al mismo
> tiempo, un país que
> estratégicamente
> está en una situación

privilegiada para el Caribe, para Centroamérica y para Sudamérica".

Hay que verlo como un plan mucho más global que Borges explica así: "Están detrás, tanto China, como Rusia e Irán, tratando de desestabilizar el hemisferio donde Estados Unidos y de alguna manera Europa tienen una relación natural.

Tenemos, por ejemplo, que Rusia junto con Cuba, son los responsables de los anillos de seguridad de Maduro. Todo eso lo maneja el personal cubano con asesoría rusa".

Hay, además, un alineamiento en la narrativa anti occidente que el político nacido en Caracas, enmarca en la necesidad de estos países de tener un espacio para operar en América Latina y que Venezuela se convierta en su cuartel general.

"Desde allí irradian al Caribe y hacia países como Bolivia y Nicaragua y van desarrollando toda una política antidemocrática y anti occidente para tener una influencia enorme y romper los espacios naturales de Estados Unidos y de Europa".

"Inmediatamente después de que el lunes 29 de julio estos países totalitarios reconocieron a Maduro y nos emplazaron a nosotros a reconocer los resultados... a las pocas horas invitaron a Maduro como gran líder a la próxima reunión de los BRICS donde China, Brasil e Irán, este último país está incorporándose a los BRICS, están haciendo un bloque de poder que es muy importante tenerlo en el radar permanentemente", aseveró.



Foto: EFE

#### MADURO OBSESIONADO: CONTROL OBSESIVO DE LA POBLACIÓN Y REPRESIÓN EN VENEZUELA

Por un enviado especial de El Independiente, que se omite su nombre por razones de seguridad

maginen una democracia en la que pueden revisarles, en un control en medio de la calle o un aeropuerto, lo que les llega y lo que envían desde su teléfono celular, los contenidos que crean y comparten en redes sociales, lo que han escrito y recibido en su WhatsApp. Y si los que revisan todo eso localizan críticas al gobierno les multan, y si no pueden pagar la multa les detienen, o les detienen directamente si ya les tienen localizados porque les han seguido en redes. Imaginen una democracia en la que el presidente del gobierno promete crear dos centros penitenciarios para reeducar a los que se le oponen. Imaginen una democracia en la que el gobierno elimina el acceso a una red social por diez días como advertencia, porque esa red permite que se critique su labor. Bienvenidos a Venezuela, agosto de 2024

Ante el miedo de ser detenida, mucha población está borrando contenidos de sus celulares, porque cualquier cosa que se considere crítica al presidente, puede ser interpretada como delito. Especialmente jóvenes, con evidencias de que han participado en las marchas opositoras, están eliminando todo rastro, porque hay detenciones confirmadas.

También se han localizado y detenido a varios periodistas venezolanos después de las protestas por las elecciones. Según el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) los reporteros gráficos Yousner Alvarado (Barinas, oeste) y Deisy Peña (Miranda, centro), el camarógrafo Paúl León (Trujillo, oeste) y el periodista José Gregorio Carnero (Guárico, centro) fueron detenidos y acusados de delitos de terrorismo. Estos casos dan luz a una persecución que esta profesión sufre en primera línea, evidencian el intento de impedir la difusión de información.

Las palabras de Maduro no dejan mucho margen de error respecto a esos centros de reeducación prometidos para los detenidos: "He decidido crear estas dos cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Y no va a haber perdón ni contemplación, en el marco de la constitución, en el marco de las leyes, y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación, y convertir en granjas productivas que

lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquellas épocas, que los sacaban a hacer carreteras".

Por otro lado, también se han puesto en marcha aplicaciones gubernamentales en las que se puede denunciar de manera anónima a cualquier persona que se crea sospechosa de haber participado en una marcha de protesta contra el gobierno, o de pertenecer a la oposición. Quizá les recuerde a otras épocas, en otros países, esa posibilidad de denunciar al vecino por el bien común, una cacería de sospechosos que históricamente no ha llevado nada bueno a quienes la han practicado.

Y finalmente tenemos a WhatsApp y X como enemigos de la República. "Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque la están utilizando para amenazar a Venezuela, y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre... ¡Dile no a WhatsApp! ¡Fuera WhatsApp de Venezuela!, porque ahí los criminales amenazan a la juventud", expresaba Maduro el día 5 de agosto. Mientras que el pasado viernes anunció que eliminaría X, antes Twitter, durante 10 días, por ser otra herramienta que atenta contra el régimen, y lo hizo.

Las organizaciones internacionales de protección a los derechos humanos están alarmadas. Amnistía Internacional ha solicitado el pasado viernes que el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ponga en marcha acciones urgentes ante la comisión de crímenes de derecho internacional en Venezuela. Y esta entidad no realiza este tipo de peticiones sin pruebas contundentes, siempre lo ha hecho así. Erika Guevara Rosas, directora senior de investigación, incidencia, políticas y campañas para la organización, afirmó que: "El silencio del Fiscal Karim Khan ante la crisis que sufre Venezuela es alarmante. Su Fiscalía ha sido testigo de la muerte de decenas de personas a manos de las fuerzas de seguridad y de grupos armados pro-gubernamentales, así como de la detención arbitraria de más de dos mil personas en escasos días, sólo por oponerse o ser percibidas como opositoras al gobierno de Nicolás Maduro".

Es imposible defender que en una democracia se puedan poner en marcha este tipo de acciones, esta coacción a la libertad de expresión, a la libertad de protesta, esta constante amenaza a los que piensan de manera diferente, ya que estos son principios básicos precisamente de la democracia.

# CASABLANCA 2024

#### KAMALA HARRIS PROMETE ADOPTAR MEDIDAS DURAS EN MATERIA DE SEGURIDAD FRONTERIZA: *POLÍTICO NEWS*

Por Redacción / El Independiente

menos de 200 millas de la frontera sur, la vicepresidenta Kamala Harris prometió luchar por una "fuerte seguridad fronteriza", arremetiendo contra Donald Trump por eliminar una legislación migratoria que habría restringido el asilo y prometiendo convertir en ley dicho proyecto de ley si era elegido.

"Fui fiscal general de un estado fronterizo. Perseguí a las pandillas transnacionales, los cárteles de la droga y los traficantes de personas", dijo Harris, tocando un tema del que rara vez ha hablado en profundidad. "Los procesé caso tras caso y gané, así que sé de lo que hablo".

Hablando frente a una multitud de más de 15.000 seguidores en el Desert Diamond Arena, Harris culpó a Trump por el fracaso del Congreso en aprobar un acuerdo fronterizo bipartidista a principios de este año: "Habla mucho sobre seguridad fronteriza, pero no actúa", dijo Harris a una ruidosa multitud del Sun Belt.

"Sabemos que nuestro sistema de inmigración está roto y sabemos lo que se necesita para arreglarlo: una reforma integral. Esto incluye una fuerte seguridad fronteriza y una vía para obtener la ciudadanía", dijo Harris.

Los comentarios forman parte de un esfuerzo agresivo de la campaña de Harris para darle la vuelta a la cuestión de la inmigración y la seguridad fronteriza, que durante mucho tiempo ha sido un lastre político para los demócratas y para la vicepresidenta en particular. Las encuestas muestran que los estadounidenses creen que los republicanos son más eficaces en ese tema, una percepción que el Partido Republicano ha trabajado para reforzar en las últimas semanas al condenar los esfuerzos de Harris en ese tema como vicepresidenta.

Los anuncios republicanos han buscado vincular a Harris con los aumentos récord de migrantes al principio de la administración Biden, llamándola la "zar de la frontera" del presidente Joe Biden, aunque su mandato como vicepresidenta era más limitado: las causas fundamentales de la migración desde tres países centroamericanos.

Los demócratas generalmente han evitado abordar el tema, pero el equipo de Harris ha sugerido una postura más agresiva, presentándola como una persona dura en la frontera a lo largo de su carrera. Las declaraciones de Harris el viernes fueron similares a un nuevo anuncio de campaña que se emitió por televisión más tem-

prano esa mañana y que promovía un mensaje de mano dura en materia de inmigración.

"Como vicepresidenta, respaldó el proyecto de ley de control fronterizo más estricto en décadas. Y como presidenta, contratará a miles de agentes fronterizos más y tomará medidas enérgicas contra el fentanilo y el tráfico de personas. Arreglar la frontera es difícil. También lo es Kamala Harris", leyó una voz sobre videos de la carrera política de Harris.

Josh Ulibarri, un encuestador demócrata con sede en Arizona, dijo que el mensaje era "inteligente, estratégico, agresivo y... bien alineado con lo que las audiencias más indecisas de Arizona necesitan y quieren escuchar de los demócratas en este momento", particularmente los hombres hispanos y las mujeres blancas suburbanas en este estado fronterizo, dijo.

"Necesitamos neutralizar el tema [inmigratorio], para que podamos darles claridad a los votantes sobre el aborto, sobre la conversación económica y sobre los riesgos que presenta Trump".

A principios de este año, cuando Biden todavía lideraba la lista, los demócratas intentaron moverse hacia el centro en el tema, apoyándose fuertemente en el fallido esfuerzo bipartidista de seguridad fronteriza en el Senado. Pero no era obvio que Harris, quien adoptó posturas mucho más progresistas sobre inmigración como senadora y candidata presidencial en 2019, seguiría su ejemplo.

Cabe destacar que Harris se unió a otros aspirantes demócratas para 2020 al sugerir que

ingresar al país sin autorización no debería ser un delito penal.

Ahora, la campaña de Harris dice que su postura es "la misma que la del gobierno: los cruces fronterizos no autorizados son ilegales". El cambio en esa política y otras "han sido moldeados por tres años de gobernanza efectiva como parte de la administración Biden-Harris", dijo un asesor de la campaña de Harris que pidió el anonimato para poder hablar sobre deliberaciones internas.

"Los republicanos nunca van a dejar que la inmigración sea un problema. Harris está dando una respuesta, un plan, una refutación, y nosotros seguiremos necesitando hacerlo", dijo Melissa Morales, presidenta de Somos Votantes. "Es importante abordar la seguridad fronteriza, pero creemos que funciona mejor si se combina con una vía para obtener la ciudadanía. Así es como nuestra comunidad responde mejor, cuando se combinan esas cosas".



Foto: EFE

#### CAMPAÑA DE TRUMP ASEGURA QUE SUS COMUNICACIONES INTERNAS FUERON HACKEADAS

Por Redacción / El Independiente

ashington.- La campaña del expresidente Donald Trump informó que un pirata informático, aparentemente extranjero, había violado sus sistemas y obtenido acceso a sus comunicaciones internas.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, confirmó a medios estadounidenses que algunas de sus comunicaciones internas habían sido hackeadas.

El medio especializado Político informó que recibió a finales de julio correos electrónicos de una cuenta anónima con documentos aparentemente de la campaña de Trump.

Los documentos recibidos contenían lo que parecía ser "comunicaciones internas de un alto funcionario de la campaña de Trump", citó el medio.

También recibieron una investigación que aparentemente la campaña había realizado so-



Foto: EFE

bre el compañero de fórmula de Trump, el senador de Ohio JD Vance, El documento estaba fechado el 23 de febrero.

"Estos documentos se obtuvieron ilegalmente de fuentes extranjeras hostiles a Estados Unidos, con la intención de interferir en las elecciones de 2024 y sembrar el caos en todo nuestro proceso demócrata", dijo Cheung, en un comunicado citado por la CNN.

Cheung hizo referencia a un informe de Microsoft, publicado el viernes sobre las ciberoperaciones del Gobierno de Irán para influir en las elecciones presidenciales del próximo noviembre en FE I II I

En el informe, llamado ´Irán avanza en las elecciones de 2024 con operaciones de influencia facilitadas cibernéticamente´, la empresa indica que ha visto esa actividad de Teherán en los últimos tres ciclos electorales en EE.UU., y "en los últimos meses".

En concreto, Irán ha "sentado las bases" para hacer campañas de influencia en temas candentes de las elecciones y las ha activado para generar polémicas entre votantes, "especialmente en estados bisagra", clave porque pueden inclinarse hacia un partido u otro, dijo en el informe Microsoft.

En 2016, el Partido Demócrata y la campaña de la entonces candidata a la Casa Blanca Hillary Clinton fueron jaqueados y publicados por la plataforma WikiLeaks, que sirvieron como gasolina para Trump.

Una investigación posterior culpó al Gobierno de Rusia por orquestar el ataque.

#### JD VANCE, FÓRMULA VICEPRESIDENCIAL DE TRUMP, DICE ESTAR LISTO PARA DEBATIR CON TIM WALZ

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- JD Vance, la fórmula vicepresidencial de la candidatura de Donald Trump para los comicios generales de noviembre, dijo ayer domingo estar listo para debatir a su oponente, el demócrata Tim Walz.

"Quiero ir a un debate con él; creo que es importante y que marca una diferencia principal ente la campaña Trump-Vance y nuestros oponentes", dijo el también senador por el estado de Ohio en una entrevista con la cadena CNN.

"Creemos en responder las preguntas, creemos en el debate", agregó el republicano.

A diferencia de Trump y la candidata demócrata la presidencia, la vicepesidenta Kamala Harris, que se encontrarán para un debate el próximo 10 de septiembre, los "número dos" de las elecciones no han acordado aún una fecha para una discusión.

Harris eligió a Walz como su fórmula vicepresidencial el pasado 6 de agosto y los dos políticos convocaron un evento de lanzamiento de campaña el mismo día en Filadelfia.

Durante el mitin, Walz indicó en un tono retador que "no puede esperar" para enfrentarse a un debate con JD Vance y lo atacó tildándolo de "rarito".

Antes de que el presidente Joe Biden se retirara de la contienda electoral, Harris y Vance habían acordado varias posibles fechas para un debate de vicepresidentes, pero la campaña de Trump no quiso aceptarlos argumentando que aún no estaba seguro de que el mandatario iba a seguir en la contienda electoral.

Harris y Walz se han lanzado de lleno en campaña, con una gira por varios estados clave, incluyendo Nevada y Arizona. La llegada de la vicepresidenta a la candidatura demócrata, tras la salida de Biden, ha energizado la apuesta política del partido "azul".

Según una encuesta publicada ayer por el diario The New York Times, la vicepresidenta de EE.UU. aventaja ya a Trump en los estados clave de Michigan, Wisconsin y Pensilviania por cuatro puntos porcentuales.



Foto: EFE



# PARÍS 2024



# LOS YANKEES SE LLEVARON LA SERIE FRENTE A LOS RANGERS

Por Redacción / El Independiente

EW YORK YANKEES 8-7 TEXAS
RANGERS
Los New York Yankees vencieron en
casa a los Texas Rangers en el tercer y último
duelo de la serie de fin de semana que ambas

novenas disputaron en el Yankee Stadium.

#### PRIMERA ENTRADA

Giancarlo Stanton conectó elevado de sacrificio para que Alex Verdugo anotara la primera carrera de la tarde y los Yankees se iban arriba 1-0.

#### **TERCERA ENTRADA**

Juan Soto conectó jonrón solitario para que los "bombarderos" del Bronx incrementaran la diferencia 2-0.

#### **QUINTA ENTRADA**

Stanton conectó cuadrangular de 3 carreras para que los "mulos" de Manhattan incrementaran la diferencia 5-0.

#### **SEXTA ENTRADA**

Corey Seager pegó doblete remolcador para que Josh Smith anotara la carrera del descuento para los Rangers que se acercaban 5-1 en la parte alta de la sexta entrada. Para el cierre del capítulo DJ LeMahieu pegó elevado de sacrificio que traería a Gleyber Torres a la registradora y la pizarra se colocaba 6 carreras a 1.

#### SÉPTIMA ENTRADA

Marcus Semien pegó rola al cuadro que traería 2 carreras debido a un error de fildeo de Jazz Chisholm que acortaba la diferencia 6-3 en la parte alta de la séptima entrada. Para el cierre del capítulo Juan Soto y Aaron Judge se fueron para "la calle" sin hombres a bordo y los Yankees recuperaban terreno 8-3.

#### **OCTAVA ENTRADA**

Nathaniel Lowe pegó cuadrangular solitario y posteriormente Carson Kelly se sumó a la causa con vuelacercas de 2 carreras para que Texas se acercara 8-6.

#### **NOVENA ENTRADA**

Finalmente Adolis García conectó sencillo al jardín central que trajo a Wyatt Langford a la registradora para poner cifras definitivas de 8 carreras a 7. Con este resultado los Yankees comparten el liderato de la División Este de la Liga Americana junto a los Baltimore Orioles con 70 victorias y 49 derrotas. Por su parte los Rangers son terceros en el Oeste de la misma liga con 55 triunfos y 63 reveses.

#### **OTROS RESULTADOS MLB:**

DOMINGO 11 DE AGOSTO

Washington Nationals 4-6 Los Angeles Angels, Boston Red Sox 2-10 Houston Astros, Toronto Blue Jays 4-8 Oakland Athletics, Miami Marlins 7-6 San Diego Padres, Tampa Bay Rays 2-1 Baltimore Orioles, Minnesota Twins 3-5 Cleveland Guardians y Milwaukee Brewers 3-4 Cincinnati Reds.

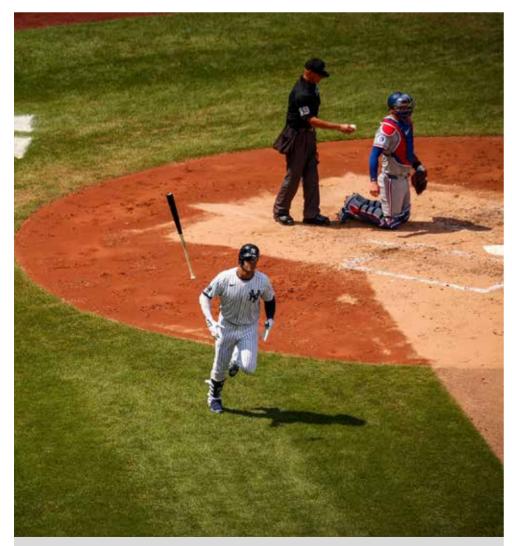

Foto: EFE

#### EU LOGRA UN OCTAVO ORO SEGUIDO QUE LE SIRVE PARA GANAR EL MEDALLERO DE PARÍS 2024

Por Redacción / El Independiente

París (EFE).- La selección de Estados Unidos ganó ayer domingo el oro en el torneo olímpico femenino de baloncesto de los Juegos de París 2024 tras vencer a la anfitriona, Francia, en un partido igualado y emocionante que se resolvió por un solo punto (66-67), y que supuso el décimo título de las norteamericanas, que no sólo capturaron su octavo oro seguido, sino que aseguraron, además, el primer puesto final de su país en el medallero.

Las victorias de Jennifer Valente en el omnium de ciclismo en pista y de la selección femenina en baloncesto han permitido a Estados Unidos acabar en cabeza del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024, pese a terminar empatado con China a 40 oros.

Las delegaciones estadounidense y china mantuvieron hasta el último día una pugna cerrada por el primer lugar del medallero de los Juegos de París, logrado finalmente por los norteamericanos gracias a la calidad de las otras medallas.

Estados Unidos concluyó los Juegos con 40 oros, 44 platas y 42 bronces, en tanto que China, que en esta última jornada incluso fue por delante, presentó un balance final de 40-27-24 y que concluyó segunda por segunda edición consecutiva; con lo que Pekín 2008 sigue siendo la única edición en la que el conjunto asiático

adelantó al país de las barras y estrellas. En Londres 2012 Estados Unidos dominaron el medallero con 48 oros, nueve más que China, en Río 2016 el dominio norteamericano fue más amplio con 46 victorias con 27 de Gran Bretaña y en Tokio 2020 la diferencia fue de tan solo una (39-38).

Estados Unidos ganó los medalleros parciales de gimnasia artística, atletismo, natación y baloncesto, además de compartir el liderato en fútbol y golf. China se impuso al resto de países en natación artística, bádminton, BMX estilo libre, saltos de trampolín, tiro, tenis, tenis de mesa y halterofilia y compartió el liderato en gimnasia rítmica.

Japón completó el podio con 20 oros, 12 platas y 13 bronces y precedió a Australia (18-19-16) y a la anfitriona Francia (16-26-22).

En número de medallas Estados Unidos también acabó en primer lugar, con 126 preseas, delante de las 91 de China, de las 65 de Gran Bretaña y de las 64 de Francia.

España concluyó en la decimoquinta plaza tanto en el medallero como en el número de podios con sus cinco oros, cuatro platas y nueve bronces. Brasil acumuló unos números de 3-7-10, Cuba de 2-1-6, Ecuador de 1-2-2, Argentina de 1-1-1, Chile de 1-1-0, República Dominicana de 1-0-2, Guatemala de 1-0-1, México de 0-3-2, Colombia de 0-3-1, Panamá de 0-1-0, Puerto Rico de 0-0-2, y Perú 0-0-1. En total 91 delegaciones han logrado alguna presea.

# LAS MEDALLAS DE MÉXICO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Por Redacción / El Independiente

esde su primera participación en los Juegos Olímpicos de París 1900, México ha demostrado un compromiso constante con el deporte a nivel mundial. Aunque su incursión inicial se limitó al equipo de polo, no fue sino hasta los Juegos Olímpicos de París 1924 que el país envió una delegación formal. Desde entonces, México ha participado en 24 ediciones de los Juegos Olímpicos de verano, acumulando un total de 78 medallas, 13 de ellas de oro.

A lo largo de su historia olímpica, México ha destacado en varias disciplinas. Humberto Mariles Cortés es una figura icónica, con medallas de oro en salto individual y por equipos en Londres 1948, además de un bronce en la prueba de los Tres días. Joaquín Capilla, otro atleta legendario, logró medallas en plataforma en Londres 1948 (bronce), Helsinki 1952 (plata) y Melbourne 1956 (oro en plataforma y bronce en trampolín), convirtiéndose en el primer mexicano en obtener medallas en múltiples Juegos Olímpicos.

México también ha mostrado un desempeño notable en marcha y taekwondo. Ernesto Canto se convirtió en campeón olímpico en la marcha de 20 km en Los Ángeles 1984, y María del Rosario Espinoza logró oro en taekwondo +67 kg en Pekín 2008, repitiendo su éxito mundial con un campeonato en 2007. Además, Alberto Valdés Lacarra y su padre, Alberto Valdés Ramos, se destacaron en equitación, siendo los únicos en la historia en obtener medallas en el mismo evento olímpico.

En deportes de equipo, la selección mexicana ha tenido importantes triunfos, destacando el oro en fútbol sub-23 en Londres 2012 y el bronce en Tokio 2020. La mejor actuación ocurrió como local en México 1968, con 9 medallas (3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce). En contraste, las ediciones de París 1924 y Ámsterdam 1928 fueron las únicas en las que México no logró medallas.

En comparación con otros países latinoamericanos, México se encuentra en la posición 44 del medallero histórico, con 78 medallas totales y 13 de oro. Está precedido por Cuba (16.°), Brasil (27.°) y Argentina (22.°). A pesar de los retos, el promedio de 3 medallas por edición refleja un sólido desempeño en el escenario olímpico global.





Foto: EFE



# **PARÍS 2024**



#### **AU REVOIR PARIS 2024**

Por Redacción / El Independiente

TLETISMO-MARATÓN-FEMENIL

Las mexicanas Citlali Cristian y Margarita Hernández cerraron la participación del equipo mexicano de atletismo con su participación en la prueba de Maratón en los Juegos Olímpicos París 2024. Cristian finalizó en el lugar 27 realizando su mejor marca de la temporada cruzando la meta con un tiempo de 2:30:03, por su parte Hernández ocupo el puesto 63 con 2:37:24 que también representa su mejor registro de la temporada. La medalla de Oro fue para Sifan Hassan de Países Bajos quien cruzó la meta con un tiempo de 2:22:55 logrando establecer récord olímpico, la Plata fue para Tigst Assefa de

#### CICLISMO-PISTA-ÓMNIUM-FEMENIL

La mexicana Victoria Velasco terminó en el lugar 22 de la prueba de Ómnium con -32, ce-

Etiopía y el Bronce para Hellen Obiri de Kenia.

rrando la participación del equipo mexicano de ciclismo. El Oro fue para Jennifer Valente de Estados Unidos con 144 puntos, la Plata para Daria Pikulik de Polonia y el Bronce para Ally Wollaston de Nueva Zelanda.

#### MEDALLERO FINAL JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024:

La delegación de Estados Unidos terminó en el primer lugar del medallero con 40 medallas de Oro, 44 de Plata y 42 de Bronce, para un total de 126 preseas olímpicas. China fue segundo con 40 Oros, 27 Platas y 24 Bronces para un total de 91 medallas, mientras que Japón culminó en la tercera posición con 20 preseas doradas, 12 de Plata y 13 de Bronce, totalizando 45 galardones olímpicos. México concluyó en el lugar 65 del medallero obteniendo 3 medallas de Plata y 2 de Bronce para sumar 5 preseas que superan la actuación de Tokio 2021.



Foto: X @COM\_Mexico



Foto: X @COM\_Mexico

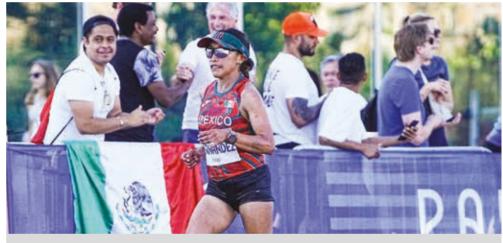

Foto: X @COM\_Mexico

# LOS ÁNGELES 2028 RECIBE LA BANDERA OLÍMPICA

Por Redacción / El Independiente

París (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, entregó ayer domingo la bandera olímpica a Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, la ciudad que en 2028 acogerá los próximos Juegos, en la ceremonia de clausura de los de París 2024.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, entregó la enseña olímpica a Thomas Bach y éste se la cedió a Karen Bass.

Bass y la gimnasta olímpica estadounidense Simone Biles ondearon la bandera ante los aplausos y ovaciones de los más de 71.000 asistentes a la ceremonia de clausura en el Estadio de Francia, que cierra así el ciclo olímpico de París.

#### "LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS HAN SIDO LOS PRIMEROS DE UNA NUEVA ERA":THOMAS BACH

"Los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido los primeros Juegos Olímpicos de una nueva era", proclamó ayer domingo el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en su intervención en la ceremonia de clausura.

"Los Juegos Olímpicos París 2024 han sido una celebración de lo mejor de los atletas y del deporte", destacó Bach ante una representación de los deportistas y sus abanderados en el Estadio de Francia.

El máximo responsable del COI subrayó también que estos Juegos Olímpicos han sido los primeros celebrados completamente dentro de la nueva agenda de reformas: "Más jóvenes, más urbanos, más inclusivos, más sostenibles. Los primeros Juegos Olímpicos con paridad de género completa".

Bach reconoció que los Juegos se han desarrollado en un "escenario magnífico" con "millones de personas" en los recintos y en las calles de París y en toda Francia, y también con las pruebas celebrándose en "lugares icónicos" de la capital para crear "una atmósfera arrolladora".

Por ello, recalcó que "han sido unos Juegos sensacionales de principio a fin" y que los atletas olímpicos han hecho "brillar como nunca a la Ciudad de la Luz"

"A pesar de todas las tensiones del mundo", la actuación de los deportistas en estos Juegos Olímpicos "nos ha inspirado a todos y a miles de millones de personas por todo el mundo. Gracias por hacernos soñar y por hacernos creer en un mundo mejor para todos".

"Sabemos que los Juegos Olímpicos no pueden crear la paz. Pero los Juegos Olímpicos pueden crear una cultura de la paz que inspire al mundo", añadió. Bach también reconoció el trabajo fundamental de los voluntarios olímpicos, a los que envió "un agradecimiento especial" y les dijo: "siempre estaréis en nuestros corazones".

Estos serán los últimos Juegos Olímpicos de Bach, cuyo cuarto y último mandato al frente del COI concluye en 2025.



**Foto EFE** 

Kamala Harris ofrece

medidas duras para controlar la frontera

▶ 21

#### LA JOROBA: UNA COLUMNA DE VÉRTEBRAS PUNZANTES



Por Addis Tuñón\*

• Hola a mis luminosos reflectores (reflexivos lectores)!, como cada domingo, les estoy escribiendo en pijama, con un cafecito al lado y una tostada de aguacate con parmesano en la barriga.

Desde este momento de flojera añorada les quiero presumir que ya, por fin vi "Perfume De Gardenia" la cita para mí fue el viernes. Previo al estreno ahí estábamos un chorrototal de personas, yo iba por parte de Gustavo Adolfo Infante TV, pero igual fueron más programas lo que regalaron boletos y ya imaginarán el teatro San Rafael estaba que reventaba, aun así, Tere Ocampo, publirrelacionista de la obra me consiguió las butacas en la primera fila.

Algo que yo amo más que un estreno, es justamente la noche del preestreno. Los actores corren la obra ante sus más cercanos en el entendido que si algo falla el director puede parar, hacer indicaciones y correr la obra de nuevo.

Estar ahí implica el compromiso de no grabar, traer la mejor de las vibras y si algo sale mal no olvidar que es un ensayo. ¡Ojo!, no es obra completa y además es gratis.

Total, que el maestro Rafael Perrín, director de Perfume dio la instrucción y se abrió el telón. Ya teníamos meses hablando de la obra, ¡qué si sería la competencia de Aventurera, como fue hace 14 años! ¡Qué si estará o no William Levy! ¡Qué si bailará mejor Aracely que Irina! ¡Qué no!, ¡que quien bailará es Lis Vega!, y así harta pregunta harta especulación. Luego de tres horas y media de espectáculo que por cierto corrió perfectamente. Quiero decirles que no recuerdo una puesta en escena tan cara. No solo tiene a 30 figuras en escena, el ensamble es de

# NO HAY COMPETENCIA PARA

más de 50 actores y bailarines, esto más las una supersorpresa. No se las quiero pantallas monumentales y el lujo de la Única y Original Sonora.

Aquello era un derroche de plumas, de música, colores, brillos... los ojos no sabían para donde mirar.

Arturo Carmona impecable, de barba perfectamente dibujada aguantó bromas sobre la Villarreal. Elizabeth Álvarez es una muñeguita preciosa, mi paisana. Julio Camejo, bello bello en su personaje de chico gay.

Laura León, maravillosa porque no solo canta como en Lagunilla mi Barrio, aquí ella tiene un papel sustancial y lo lleva perfectamente para callarles el hocico a quienes dijeron que se iba de Lagunilla mi Barrio por presentar síntomas de senilidad, ¡para nada! No olvidó su parlamento ni por

¡César Évora, guapérrimo! Alejandro Tomassi, ¡qué buen actor! Lo amé, le creo cada palabra. Liz Vega ¡que bár-ba-ra! Hace 14 años también nos mostró su talento, pero el mérito es que ahora lo hace 100 veces mejor. ¿Está que no crees lo que ves!

Dulce, la cantante, también hace un papel importante y nos regala interpretaciones muy conmovedoras como "noche de ronda". Alejandro Suárez, Rafael Inclán y el Pirrurris se mega agradecen, ya que representan a la comedia de caravana.

Obvio Lyn May es el plato fuerte, y quiero resaltar que Aracely Arámbula no quiso quedarse sin sorprendernos, no solo es la cintura breve y curvas de dibujo (solo Jessica Rabitt podría competirle). Además, el público se deshace en aplausos cuando aparece en escena. Yo que la quiero y conozco desde siempre, no dejo de preguntarme como logra verse así siendo mamá de tiempo completo, y hasta hace unos meses, una hija presente. Ella es muy disciplinada debo admitir que, si queremos estar así, no es solo cuestión de genes, que los tiene, también se trata de comer adecuadamente, hacer ejercicio y todo lo que esta Joroba no hace.

Pero Aracely no solo es belleza, cuando Ilora, Ilora de a deveras. La vi en primera fila, también en el número musical que hace,

decir para no quemarles el momento. ¡Vayan a verla, van a salir felices!

Solo quiero adelantar que ella, como nadie, luce dos vestidos de la gran María Victoria, además de un Penacho que bien podría reclamar el INHA de lo monumental y bello

Pues volviendo a ser objetiva, les quiero compartir mi pensar, Perfume de Gardenia fue competencia hace 14 años de Aventurera. Ahora no lo es. No hay competencia para esta obra. No hay otra puesta de ese género y tema que se la acerque. Con esto no quiero demeritar a Aventurera

Pues todo perfecto. Yo llevé a mis hijitos, y aunque el menor de 6 años se me durmió a media obra, vaya que el final lo espabiló cuando la protagonista de la obra se le acercó y lo subió al escenario.

Ya imaginarán a esta Joroba ¡grite y grite de ver a mi Gero en brazos de Aracely! ¡Gracias Ara, gracias! Qué gesto tan amoroso. Ella sabía desde niña, mi sueño de ser mamá y eso me conmovió mucho. Además, que David Zepeda cargara a mi Gero y me lo entregara de vuelta fue algo que no esperaba.

Admito que hace años yo lo critiqué feo por su incursión a la cantada, cosa que él no tomó nada bien. Pero verlo cargar con tanta ternura a mi niño, me borró toda cizaña y ¡saz!, a partir de ahora yo veo a Zepeda guapo, gran actor. Es más, ¡hasta canta bonito! No cabe duda de que la maternidad cambia los enfoques. Como tratan a nuestros hijos, así es como los vemos. ¿A poco no?

Pues volviendo a ser objetiva, les quiero compartir mi pensar, Perfume de Gardenia fue competencia hace 14 años de Aventurera. Ahora no lo es. No hay competencia para esta obra. No hay otra puesta de ese género y tema que se la acerque. Con esto no quiero demeritar a Aventurera. A mí me gustó mucho ver a Olga Breeskin, y creo que Irina cumple. He visto a Aventureras peores. No me pueden desmentir en eso.

El público que paga por ver sale contento y creo que eso puede ir llenando su taquilla poco a poco.

Sin embargo, a Aventurera la pasó lo que sucede en el mundo de las vedettes, tarde o temprano llega una más joven, con más plumas en el penacho y mejor apadrinada.

Deseo que tengan una semana productiva y no les toque ni el tráfico. Y famosos, jándense derechitos, que solo La Joroba les estira los huesitos!

@Addisperiodista X Tunonaddis en instagram

# "PERFUME DE GARDENIA"







